

Carlos López es bogotano, doctor en dirección de música clásica y parte de la producción en vivo de varias canciones del artista puertorriqueño Bad Bunny en su tour "Most Wanted". Entrevista. / Música p. 19



## Indicadores enonómicos

PETRÓLEO BRENT (Barril)



US\$ 82,12 0,24 %

DÓLAR EN CASAS DE CAMBIO (Promedio)

COMPRA \$3.680 VENTA \$3.810 0,07 % A

DTF 10,09 %



# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.111 12 DE JUNIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

7 708338 505312



El área cultivada en Colombia creció un 2,7 % en 2023, frente al año anterior. Se destaca el incremento en cultivos de yuca, papa y maíz, claves en la canasta básica. / Mauricio Alvarado

# Protestas en semana clave

Hay descontento entre algunos sectores aliados del presidente Petro. Este 12 de junio, Fecode y otros sindicatos organizaron movilizaciones para protestar, por primera vez en dos años, contra varias políticas de la Casa de Nariño. Esto es lo que se mueve en una semana clave para el Gobierno. / Tema del día p. 2

# **Detalles del caso Chiquita Brands**

Marco Simons, abogado estadounidense, es uno de los defensores que consiguieron que un tribunal de EE. UU. declarara a Chiquita Brands responsable de financiar a paramilitares y ordenara indemnizar a ocho familias colombianas. Así fue el proceso. / Judicial p. 4

# Comunidad sin paz

La comunidad de San José de Apartadó, que se declaró neutral en el conflicto hace 26 años, está reviviendo el fantasma paramilitar que azotó el Urabá. Varios líderes denuncian haber recibido amenazas, aparentemente del Clan del Golfo, que controla la zona. / Colombia+20 p. 6

# Estas son las razones por las que Fecode convocó paro indefinido

La ley estatutaria a la educación del Gobierno llegará a la plenaria del Senado, pero antes deberá convencer a los integrantes de la bancada del Pacto Histórico y a aliados del Ejecutivo de que necesita ser aprobada.

Uno de los sectores que no están dispuestos a ceder es el principal sindicato de profesores, Fecode, que convocó a una movilización nacional y una "gran toma" de Bogotá con el objetivo de obligar al Gobierno a retirar el proyecto.

De acuerdo con la organización, la enmieda que permitió que el articulado pasara con una mayoría absoluta en la Comisión Primera del Senado no fue discutida con sus integrantes y el texto aprobado no reflejaría

los acuerdos a los que el sindicato llegó con el Gobierno.

Entre los puntos que Fecode ha señalado como problemáticos están el uso de los resultados de los estudiantes para evaluar el desempeño de los profesores y la definición del sistema de educación como uno mixto, público y privado.

El sindicato prometió "dar una pelea fuerte para tumbar la enmienda" aprobada en la Comisión Primera del Senado.

# Temadeldía

En nueve días termina la legislatura

# Gobierno Petro enfrenta amenazas de paro de aliados en la semana más clave de sus reformas

Por primera vez, y después de casi dos años en el poder, el gobierno Petro se enfrenta a movilizaciones de sectores aliados. Este 12 de junio es el turno de Fecode y otros sindicatos descontentos con la Casa de Nariño.



LAURA DUARTE

Iduarte@elespectador.com @laurad\_duarte

La agenda del Gobierno inició muy temprano esta semana con una reunión a primera hora del martes y a puerta cerrada entre la ministra de Educación, Aurora Vergara, y varios parlamentarios del Pacto Histórico. La cita fue para buscar salidas a las molestias de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) con los acuerdos que salvaron la ley estatutaria de educación. Todo, en una semana clave para las reformas del presidente Gustavo Petro y a solo nueve días de que concluya el período de sesiones del Congreso.

El arreglo interpartidista que permitió la aprobación en tercer debate de la reforma en la Comisión Primera del Senado se convirtió en una bola de nieve para el Gobierno, pues lo que inició como el supuesto triunfo del oficialismo a través del consenso en el Congreso, terminó en el descontento de las bases del petrismo y de varias organizaciones cercanas, como la Federación de Maestros, que irá a paro desde este miércoles 12 hasta el próximo 17 de junio, finalizando con la "gran toma de Bogotá".

llevado la ministra de Educación, la congresista María José Pizarro y demás senadores de esa bancada en la Comisión Primera, que a ojos de algunos de sus copartidarios de la Cámara, "se dejaron meter los dedos a la boca por la oposición". El descontento ya va en el paro indefinido de Fecode, el primero en los casi dos años del gobierno Petro convocado por una de sus organizaciones aliadas y posibles aportantes a la campaña presidencial. En fechas anteriores, esa Federación había salido a marchar a favor del Gobierno.

Tras el encuentro con la ministra, el Pacto Histórico también se reunió con los directivos de Fecode este martes, pero no consiguieron ningún acuerdo y aseguraron que respetarán la movilización: "Destaco la importancia del paro convocado. Tengan claro que desde esta curul estamos y estaremos del lado del movimiento estudiantil y profesoral", señaló la senadora Pizarro.

En todo caso, el oficialismo buscará sentarse este mismo 12 de junio con los cinco congresistas independientes y de oposición que firmaron la enmienda que no les gusta a los maestros: Alfredo Deluque (Partido de la U), Germán Blanco (Conservador), David Luna (Cambio Radical) y María Fernanda Cabal y Paloma Valencia (Centro Democrático), para que se acojan algunas proposicioque han generado malestar. Pero congresistas del Pacto Histórico prevén que cambiar lo aprobado el pasado 5 de junio será difícil, por lo que están preparados para enfrentar "a voto limpio" a la Plenaria.

Por eso, en el encuentro con la ministra también habrían considerado intentar dilatar la discusión de la reforma en el pleno del Senado, paracontenerlacrisisquesegeneró entre los grupos de profesores y las bases del Pacto Histórico. Lo cierto es que la molestia por ese acuerdo con la oposición podría seguir creciendo. De hecho, este diario conoció que algunos sectores de maestros pedirían la salida de la ministra Aurora Vergara.

## Las molestias no son solo de Fecode

Recientemente la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que han respaldado al Gobierno en todas las marchas a

puntos de la reforma pensional. La duda central es por lo que tiene que ver con el tope de aporte a Colpensiones, que tras consensos con los partidos tradicionales en el Senado, quedó en 2,3 salarios mínimos.

Así lo aseguró el presidente de la CUT, Fabio Arias, quien dijo que, aunque ellos han "venido respaldando la reforma pensional que presentó el Gobierno", piden que se tenga en cuenta la propuesta para que "el umbral mínimo de cotización obligatoria a Colpensiones sea de cuatro salarios mínimos". Así las cosas, los sindicatos y el Congresotendrían al Gobierno entre "la espada y la pared", pues esas solicitudes pondrían en riesgo los acuerdos y el avance de las reformas.

De otro lado, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también tiene varias cuentas pendientes con los sindicatos de trabajadores de esa cartera, quienes iniciaron desde el pasado 31 de mayo una huelga indefinida por el supuesto incumplimiento de más de un cen-Los cuestionamientos se los han nes que buscan cambiar los puntos su favor, se opusieron a algunos tenar de acuerdos pactados entre nales, como el Consejo Regional

2023 y 2024.

Y aunque el 4 de junio la ministra informó que se cumplirá uno de esos acuerdos: el otorgamiento de la bonificación especial, desde el comité de huelga dijeron a El Espectador que su manifestación es indefinida y que se unirán a Fecode este 12 de junio. "No tenemos fecha de terminación del cese de actividades, y eso lo tiene que garantizar el empleador", señalaron.

A los sindicatos del Ministerio del Trabajo se suman los de Colpensiones, quienes se manifiestan en contra del presidente Jaime Dussán por sus condiciones laborales. Por el momento, aseguran que todos los diálogos están suspendidos, pues la mesa negociadora designada ha sido bastante "impositiva". Eso sí, desde ambos grupos del sector público quisieron aclarar que son huelgas contra Ramírez y Dussán, pero no contra el presidente Petro.

# El malestar territorial

Los llamados al Gobierno se extienden también a aliados regio-



# Pensional no avanzó por falta de quórum

Este martes, en una sesión plenaria de la Cámara marcada por la polémica, se aplazó la discusión del proyecto del gobierno de Gustavo Petro después de que varias bancadas, incluyendo Cambio Radical y el Centro
Democrático, se
retiraran del recinto,
argumentando, entre
otras cosas, que
hay recusaciones
pendientes y que
el debate no puede
empezar antes de que
se realice la audiencia

pública que fue citada para este miércoles. Entretanto, congresistas del Pacto Histórico señalaron que se trata de "estrategias dilatorias" de la oposición para que la iniciativa se hunda.



Indígena del Cauca (CRIC), quienes han comunicado sus diferencias por cuenta de la escalada de la violencia en el departamento y por los supuestos incumplimientos sobre la implementación del plan cuatrienal de inversión. Y este 11 de junio, el presidente Petro visitó Ipiales, Nariño, para participar en la mesa regional permanente de concertación de los pueblos pastos y quillacingas, con la que buscaron precisar dudas sobre la ejecución de diversos compromisos pactados y contener una posible discordia con esas comunidades.

De otro lado, los cocaleros de Catatumbo, en Norte de Santander. denunciaron durante el pasado fin de semana varios incumplimientos en el programa de sustitución de cultivos y amenzaron con salir a paro. Eso, pese a que llevan meses en una mesa permanente con el Gobierno. Por ahora, entre la viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano, y el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, se consolidaron varias propuestas. Con eso esperan calmar las aguas, y la mesa de negociación continuaría los próximos 19 y 20 de junio en Cúcuta.

Lo cierto es que al gobierno Petro se le han levantado por lo menos tres nuevos frentes, y algunos de esos tocan directamente a las reformas. Incluso, las molestias manifestadas por las bases de profesores, trabajadores, indígenas y campesinos al Gobierno se suman a las de los jóvenes, que endurecieron su discurso en los encuentros del pasado 15 de mayo entre Petro y los Consejos de Juventud.

Por ahora, con mesas de diálogo y concertación, el Gobierno espera fortalecer el respaldo de sus bases, que estarían manifestando sus primerasmolestias. Y mientras los funcionarios del Gobierno se enfrentan a toda la agitación interna, el presidente Petro participará en la Conferencia para la Paz en Ucrania, en Suiza; también estará en Suecia, entre el 12 y 16 de junio. Allí buscará concretar varios encuentros claves y posicionar su discurso sobre la paz total y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.

# Clínica Colsanitas CLINICA COLSANITAS S.A.

HACE SABER:

Que el pasado 1 Marzo 2024, falleció en la ciudad de Bogotá **Rubén Darío Colorado Navarro (q.e.p.d.)** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.153.882 de Bogotá, encontrándose vinculado laboralmente al servicio de CLINICA COLSANITAS S.A., con Nit. 800149384-6

Que a reclamar el valor de sus salarios y prestaciones sociales se han presentado MARIA ANUNCIACIÓN VELANDIA ACERO, en su calidad de esposa del trabajador fallecido, JUAN DAVID COLORADO VELANDIA, RUBEN DARIO COLORADO VELANDIA, JHOANA PATRICIA COLORADO VELANDIA Y MARIA ISABEL COLORADO VELANDIA, en su calidad de Hijos del trabajador fallecido.

El presente aviso se efectúa dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

Desarrollo Humano



## TURNOS DE RESTRICCIÓN EN EL SERVICIO DE AGUA EN EL CICLO OCHO

La siguiente es la programación entre el 13 al 21 de junio de 2024 de la rotación de los nueve (9) sectores de servicio establecidas por la EAAB – ESP.

La EAAB – ESP realiza la restricción de servicio para mantener y mejorar los niveles de los embalses.

Las zonas con restricción tendrán corte del servicio entre las 8:00 a.m. del día anunciado y durante 24 horas. El restablecimiento del servicio comenzará a las 8:00 a.m. del siguiente día y la normalización total podrá tomar algunas horas adicionales según las características técnicas de cada sector.

La Empresa podrá adelantar obras de modernización y adecuación de redes en las zonas de restricción durante las horas sin suministro. Se exceptúan los daños imprevistos que serán atendidos por el personal técnico de la Empresa.

Adicionalmente, la EAAB promueve el ahorro del consumo de agua con las siguientes recomendaciones de cambio de hábitos:

- · No usar el tanque de reserva el día del turno de racionamiento.
- Usar un vaso para el cepillado de dientes y cerrar la llave cuando se afeita o se aplica el champú.
- Ducharse máximo en tres minutos y recolectar en un balde el agua fría de la ducha mientras esta se calienta.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Revisar que los empaques de las llaves, duchas y tuberías no presenten escapes.

| Turno           | Fecha       | Localidades                                                                                                                                                                                | Cuadrante                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 116 y calle 85, entre carrera 2 y carrera 45.                                                                                     |  |  |  |  |
| Uno (1)         | 13 de junio | Barrios en las localidades de Antonio Nariño,<br>Barrios Unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente                                                                                           | Entre calle 85 y calle 53, entre carrera 7 y carrera 45.                                                                                      |  |  |  |  |
|                 |             | Aranda, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Teusaquillo,<br>Tunjuelito y Usaquén.                                                                                                                | Entre calle 85 y calle 26, entre Avenida Caracas (carrera 14) y carrera 68                                                                    |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 26 a calle 44Sur, entre carrera 6 y carrera 68                                                                                    |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 24 y calle 98, entre Avenida Ciudad de Cali (carrera 86) y límite río Bogotá                                                      |  |  |  |  |
| Dos (2)         | 14 de junio | Barrios en las localidades de Fontibón, Engativá y<br>la zona industrial de Cota (Cundinamarca).                                                                                           | Entre calle 26 y calle 95, entre carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (carrera 86)                                                             |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Zona industrial de Cota (ESP Aguas de La Sabana)                                                                                              |  |  |  |  |
|                 |             | Barrios en las localidades de Barrios Unidos,                                                                                                                                              | Entre calle 95 y calle 201, Autopista Norte (carrera 20) y carrera 7                                                                          |  |  |  |  |
| Tres (3)        | 15 de junio |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 127 y 170, entre carreras 7 y 91                                                                                                  |  |  |  |  |
|                 |             | Suba y Usaquén.                                                                                                                                                                            | Calles 170 a 173 y entre las carreras 7 a 8                                                                                                   |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 43 sur y 92 sur, entre Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá                                                           |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre diagonal 61 Sur y calle 69C sur, entre transversal 19A y carrera 45 Entre                                                               |  |  |  |  |
| Cuatro (4)      | 16 de junio | Barrios en las localidades Bosa, Ciudad Bolívar,<br>Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Soacha<br>— Cazucá.                                                                               | autopista sur y carrera 45, entre calle 68 sur y diagonal 81 sur                                                                              |  |  |  |  |
| Cuatro (4)      | To de junio |                                                                                                                                                                                            | Entre Avenida Ciudad Cali (carrera 86) y Autopista Sur, entre Río Tunjuelo y carrera                                                          |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | 77H entre Río Tunjuelo, Avenida Boyacá y diagonal 68 sur                                                                                      |  |  |  |  |
|                 | 1           |                                                                                                                                                                                            | Entre Avenida 1 de Mayo y Autopista Sur, entre Avenida Boyacá y carrera 51  Entre río Tunjuelo y calle 78 sur, entre carrera 15 y carrera 27L |  |  |  |  |
|                 |             | Barrios de las localidades de La Candelaria,<br>Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal,                                                                                         | Entre Avenida Caracas y límite oriental ciudad, entre calle 32 sur y diagonal 67 Sur                                                          |  |  |  |  |
| Cinco (5)       | 17 de junio |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                 |             | Santa Fe y Tunjuelito.                                                                                                                                                                     | Entre carrera 10 este y límite oriental ciudad, entre diagonal 67 sur y Calle 87 A sur                                                        |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre diagonal 7 sur y Calle 32 sur, entre carrera 3 y transversal 12 Este  Entre río Bogotá, carrera 92 y Avenida Suba                       |  |  |  |  |
|                 |             | Barrios de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| Seis (6)        | 18 de junio | y Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La<br>Despensa, San Humberto, San Mateo, Soacha                                                                                                 | Entre carrera 88A y río Bogotá, entre calle 99 y Avenida Suba                                                                                 |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Barrios en localidad de Soacha (Cazucá, Ciudad Verde, Compartir, La Despensa, San<br>Humberto, San Mateo, Soacha Central)                     |  |  |  |  |
|                 |             | Barrios de las localidades de Fontibón, Kennedy;<br>y puntos de suministro en Funza, Madrid y                                                                                              | Entre calle 16C y 26, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali                                                                                   |  |  |  |  |
| Siete (7)       | 19 de junio |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 14 y 24, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá                                                                                |  |  |  |  |
| Siete (//       | 15 de junio |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 26 y Avenida 1 de Mayo, entre carrera 68 y Avenida Boyacá                                                                         |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Puntos de suministro Funza, Madrid y Mosquera                                                                                                 |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 26 y 193, entre carrera 7 y límite oriental ciudad                                                                                |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 72 y 100, entre carrera 7 y 13                                                                                                    |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 26 y 72, entre carrera 7 y 17                                                                                                     |  |  |  |  |
|                 |             | Barrios en las localidades de Antonio Nariño,<br>Bosa, La Candelaria, Chapinero, Kennedy, Los<br>Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa<br>Fe y Usaquén, La Calera y Arboretto | Entre calle 6 y 26, entre carrera 2 y Avenida NQS                                                                                             |  |  |  |  |
| NO. AN . THOUGH |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 35Sur y calle 6, entre carrera 2 y 25                                                                                             |  |  |  |  |
| Ocho (8)        | 20 de junio |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 10 y 6Sur, entre carrera 5 y límite oriental Ciudad                                                                               |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 11Sur y Diagonal 15Sur, carrera 18Este y límite oriental ciudad                                                                   |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 16C y río Tunjuelo, entre Avenida Boyacá y Ciudad de Cali                                                                         |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 16C y calle 43Sur, entre Avenida Ciudad de Cali y río Bogotá                                                                      |  |  |  |  |
|                 | 1           |                                                                                                                                                                                            | Puntos de suministro a La Calera y Arboretto                                                                                                  |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Entre calle 170 y 245, entre carrera 7 y 52                                                                                                   |  |  |  |  |
| Nueve (9)       | 21 de junio | Barrios en las localidades de Suba, Usaquén, y<br>Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó                                                                                        | Entre calle 235 y 242, entre carrera 45 y 107                                                                                                 |  |  |  |  |
|                 |             | y Tocancipá.                                                                                                                                                                               | Municipio de Gachancipá y Acuopolis                                                                                                           |  |  |  |  |
|                 |             |                                                                                                                                                                                            | Puntos de suministro Chía, Cajicá, Cojardín, Sopó y Tocancipá.                                                                                |  |  |  |  |

Toda la información de fechas, turnos, barrios y municipios donde se aplicará la medida, podrá encontrarlos en www.bogota.gov.co, www.acueducto.com.co, en la **Acualínea 116** y en "Chatico", el agente virtual de la Alcaldía Mayor de Bogotá.







# Abren investigación a director de la Defensa Jurídica del Estado

John Camargo, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, es investigado por la Procuraduría. La pesquisa empezó con una queja disciplinaria interpuesta por su antecesora, Martha Lucía Zamora, quien alegó haber recibido presiones por parte de Camargo, en medio del escándalo de la licitación para la fabricación de pasaportes en Colombia.

Camargo, según Zamora, le escribió a su correo personal solicitándole un informe detallado sobre su gestión en el tiempo en el que estuvo al frente de la Agencia. Sin embargo, dicho documento ya había sido presentado ante el Ministerio de Justicia. Zamora señaló que el informe solicitado

tenía más de 50 preguntas que se hicieron por fuera del tiempo legal y que el contenido de ese requerimiento estaba enfocado en hacerle daño.

El Gobierno solicitó a la Agencia, este 2024, apoyar a la Cancillería en la demanda que tiene en contra por parte de Thomas Greg & Sons.

La pesquisa empezó con una queja disciplinaria interpuesta por su antecesora, Martha Lucía Zamora.

# Judicial

Habla abogado en caso Chiquita Brands

# "Las personas de la Colombia rural pueden pararse al mismo nivel"

El abogado norteamericano Marco Simons lleva casi 20 años de su vida peleando por los derechos de campesinos y pobladores del Urabá y Magdalena que no se rindieron hasta encontrar justicia en el caso Chiquita Brands. En entrevista, cuenta detalles del caso.



JHOAN SEBASTIAN **COTE LOZANO** 

En una decisión histórica para el campesinado y la Colombia rural, el Tribunal del Distrito Sur de Florida encontró responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands por las consecuencias de su millonaria financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia, entre 1997 y 2004. El abogado norteamericano Marco Simons, consejero general de Earth Rights International, acompaña a diversas familias del Urabá y Magdalena que llevan casi dos décadas exigiendo justicia. En diálogo con El Espectador, entregó detalles de la decisión y explica lo que viene para los miles de familias que también quieren salir victoriosas en esta historia de David contra Goliat.

# ¿Cuáles son las dimensiones del caso?

En el caso en general contra Chiquita Brands hay miles de víctimas con miles de denuncias. En este juicio, en particular, hubo familias de nueve personas que

En una decisión histórica para el campesinado y la Colombia rural, el Tribunal del Distrito Sur de Florida encontró responsable a Chiquita Brands por las consecuencias de su millonaria financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia.

fueron asesinadas. El Tribunal de Florida incluyó una selección de unas denuncias, que no necesariamente representan a todos los denunciantes en el caso. Nosotros y las otras organizaciones de víctimas, en este primer juicio, ganamos ocho de los nueve expedientes. Quedó demostrado que la financiación con US\$1,7 millones estuvo relacionada con esas ocho muertes.

Desde 2007 es de público conocimiento la financiación, como aceptó la multinacional y como lo determinó el Departamento de Justicia estadounidense. ¿Por qué la justicia demoró tanto en empezar estos juicios?

Nosotros comenzamos hace 17 años a representar las víctimas y con los primeros pasos de este proceso. La razón principal es porque los procedimientos de la Corte son lentos y hemos tenido dos apelaciones en la Corte de Apelaciones. Hemos esperado mucho tiempo para la resolución de varios temas procesales. Es simplemente un proceso legal lento, y Chiquita Brands ha tratado repetidas veces de hacer que este caso se cierre y que no llegue a juicio.

## Eric Holder fue fiscal general en Estados Unidos en los últimos años y antes fue abogado de la compañía, ¿tiene algo que ver?

Es verdad que el primer abogado de Chiquita Brands, Eric Holder, luego se volvió fiscal general de Estados Unidos, en la época de Obama. Pero no tengo ninguna razón para creer que esto haya tenido un impacto en el proceso del caso. En el sistema de justicia, de hecho, no tenía ningún rol o capacidad de ralentizar el proceso. Ahora solo nos alegra estar aquí. Hay un segundo juicio que empezará en julio 15 y después habrá más juicios. Por lo menos las cosas se están moviendo más rápido.



Equipo de litigio de Earth Rights International. A la izquierda, Marco Simons. / ERI

## ¿Cuál es la sanción máxima posible para Chiquita Brands?

En este juicio, para ser bastante claros, la única pena posible es el pago de una reparación a la víctima. En cada caso no sabemos exactamente cuánto puede ser dictado, y eso depende del jurado de Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país no es poco común que los jurados entreguen millones de dólares en compensación. Estamos esperando que sigan proveyendo compensaciones que sean suficientes para enviar un mensaje a Chiquita Brands, y a otras compañías, de que esencialmente no deben avivar conflictos para hacer negocios. La cuenta social es mucho mayor, y el veredicto reflejó eso.

# ¿Cómo van a ser las reparaciones?

Chiquita Brands tendrá que pagar directamente a las familias de las víc- mismo Tribunal? ¿Qué les espera a las otras

timas. Eso probablemente no sucederá de inmediato, porque la probabilidad es muy grande de que apelen, y eso podría tomar algún tiempo para resolverse. Tienen un mes para presentar su solicitud. La otra manera en que los otros miles de casos pueden terminar es que, en algún punto, Chiquita Brands decida entrar a un acuerdo por todos los casos.

Lo que sucede generalmente en casos como estos, donde hay cientos de demandas y donde las cortes proceden a juicios, es que se toman veredictos como el de este lunes como una guía. Es como un ejemplo de acuerdo para todas las demandas similares que estén por resolverse. Creemos que esa es la manera más probable de resolver el caso en general.

¿Los miles de demandas se resolverán en el

# Fiscalía imputa al sospechoso del crimen contra Dr. Velásquez

La Fiscalía imputó por homicidio y porte ilegal de armas al principal sospechoso del asesinato del reconocido mánager de cantantes de reguetón Diego Alejandro Velásquez, conocido como Dr. Velásquez. El indiciado es Julián Alberto Quintero, tío de la exesposa de la víctima, Juliana Muñoz, y quien trabajaba como mayordomo de la

finca donde ocurrió el asesinato.

Quintero Agudelo es señalado de asesinar al empresario musical y a su actual esposa, Sofía Riascos, hechos registrados el 8 de junio en zona rural de Envigado, Antioquia.

El fiscal del caso señaló que Quintero confesó el hecho y hasta entregó el arma con la que se ejecutó el doble homicidio. De acuerdo con el funcionario judicial, Quintero accionó el arma luego de que Velásquez insultara a la familia del presunto homicida.

Luego, dice la Fiscalía, Quintero se trasladó a otra zona de la finca, precisamente en donde dormía la pareja de Velásquez, a quien también le disparó en la cabeza. Aunque la Fiscalía asegura que el indiciado entregó el arma del crimen, no aceptó cargos en audiencia de imputación.



conocimiento. Así que no sé si Chiquita Brands va a enfrentar una sanción social por su rol, por cosas que pasaron hace 20 años. Pero sí espero que, con el veredicto favorable, nos aseguremos de que esto no suceda de nuevo. Ya sea de Chiquita o de otras compañías norteamericanas.

## ¿Durante el último mes ha habido eco de este juicio en Estados Unidos?

Ha habido algunas historias en los medios de comunicación sobre este caso, y van a venir muchas más. Espero que ayude a educar al público sobre el comportamiento de Chiquita Brands. Hasta donde sé, no ha habido un llamado a boicot por el caso colombiano, pero sí lo han hecho por impacto ambiental y derechos legales.

¿Cuál es el valor histórico de este juicio? Se están enfrentando campesinos contra toda una multinacional... Ciertamente, tienen bastante poder y recursos. Pero una de las cosas importantes sobre el sistema de cortes es que muchas veces, cuando funciona bien, las personas de la Colombia rural pueden pararse al mismo nivel. Pueden hacerlo, aunque no hablen inglés y justamente por haber sido sometidos a conflictos, donde tienen poca habilidad de influenciar los eventos alrededor de ellos. Y pueden ganarles a las corporaciones más grandes del mundo.

Creemos que es importante seguir buscando la justicia por todos los crímenes, especialmente para las personas que se han lucrado del conflicto armado en Colombia. Aunque estos eventos pasaron hace más de 20 años, todavía estamos investigando y desarrollando evidencia. Si hay alguien que tenga pruebas en relación con estos casos y sobre el rol de Chiquita Brands, todavía estamos muy interesados de conversar con personas que tengan estas informaciones.

# víctimas?

Es una muy buena pregunta. No necesariamente van a tomarse los casos en la misma corte. De hecho, varias de las demandas están en otras cortes a lo largo de Estados Unidos. Muchos de los casos fueron unificados en esta corte de Florida, pero es probable que nuevamente sean separados y enviados a sus cortes originales para una continuación. Es posible que después de los primeros juicios haya unos juicios adicionales en cuatro o cinco cortes de Estados Unidos.

Tenemos noción de que Chiquita Brands, antes United Fruit Company, estuvo presente en algunos países de Centroamérica. Y se ha creado una historia de que la empresa tendría relación con, incluso, golpes de Estado. ¿Ese tipo de casos han llegado también? Sí, es la misma compañía, pero con distinto nombre. Tiene una larga historia en América Latina, incluido Colombia. Ha habido muchas alegaciones de involucramiento en abusos de los derechos humanos y otros crímenes potenciales durante muchos años, en más de un siglo. Sé que Chiquita Brands ha sido denunciada en Estados Unidos por temas relacionados con sus operaciones en América Latina, pero no sé de otros casos que involucren violencia de esta manera. Es la primera vez que Chiquita Brands es responsabilizada en este sentido.

# ¿Cuál cree que será la sanción social?

Llevamos ya casi 20 años, desde que Chiquita Brands salió de Colombia. Este no es un caso en el que la conducta de la cual estamos quejándonos sea continuada, o por lo menos no a nuestro



# Así empezó la relación de los paramilitares con Chiquita Brands

Tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Ese fue el pacto entre la multinacional Chiquita Brands y las Autodefensas en el Urabá y Magdalena, un negocio que catapultó el modelo paramilitar y su conexión con el más alto sector empresarial del país.

Así lo documentó la investigación "La

sombra oscura del banano", informe entregado a la Comisión de la Verdad (CEV).

La primera reunión entre los ejecutivos de Chiquita Brands y Carlos Castaño se dio entre 1996 y 1997, en Medellín, específicamente en Montecasino, casona en la que se planearon los más crueles ataques de las AUC. En ese momento había una enorme

protesta social por parte de los obreros bananeros que exigían sus derechos laborales.

La CEV, con base en información de Justicia y Paz, afirmó que las Convivir fueron un eje central en la consolidación de las relaciones entre los bananeros y los paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba.

"No fue solo la acción contrainsurgente, sino que implicó la violencia contra los trabajadores de la industria".

Comisión de la Verdad

# Colombia 20



CINDY MORALES

cmorales@elespectador.com @cinmoraleja

La declaración que hace 26 años hizo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de ser neutral en el conflicto que vivía el país tras dos cruentas masacres que por poco lo vuelven un pueblo fantasma, parece que ha perdido los efectos frente a los armados.

Esta semana, nuevas amenazas contra líderes de esa población ubicada en zona rural del Urabá antioqueño han vuelto a prender las alarmas sobre el creciente control en la zona del Clan del Golfo, lo que también ha revivido el fantasma paramilitar que ha azotado a esa zona del país.

Es que no deja de ser paradójico, y un síntoma de reciclaje de la violencia en esa región que estos actos violentos se den en la misma semana en que un tribunal de Florida halló culpable a la multinacional Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en Colombia, en la década de los 90, justamente en esa parte del Urabá.

De hecho, varios pobladores afirmaron a Colombia+20 que el fallo de la justicia de Estados Unidos es un "reconocimiento a todas las denuncias que por años" hicieron.

Aunque los hostigamientos contra los pobladores empezaron casi desde finales de diciembre, el pico más alto del conflicto se evidenció hace unos meses tras el asesinato el 19 de marzo pasado de Nallely Sepúlveda y su cuñado Édinson David, de 14 años, esposa y hermano del coordinador humanitario de esa comunidad.

En su página web, la Comunidad de Paz de San José ha publicado sendos comunicados con los detalles de los hechos violentos que han ocurrido entre abril y mayo. Entre ellos están llamadas telefónicas con amenazas de muerte contra Graciano, retenciones ilegales, robo de maquinaria, muerte de los animales y presuntos actos de espionaje.

Según las denuncias de los habitantes, a mediados de abril se dio

En una reunión ya se dio el anuncio del exterminio de nuestra Comunidad de Paz (...) y que van a eliminar a Germán Graciano y a su círculo familiar".



La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se reunió la semana pasada con esa comunidad y alertó sobre las amenazas. / Oficina de DD. HH. de la ONU

Gobierno y comunidad internacional visitaron la zona esta semana

# Comunidad de Paz de San José de Apartadó denuncia que paramilitares empezaron "plan de exterminio"

Las amenazas contra líderes empezaron hace meses, pero se han agudizado en las últimas semanas. En la zona operó la multinacional Chiquita Brands, que esta semana fue hallada culpable de financiar a grupos paramilitares en la década de los 90.

una reunión convocada por paramilitares a líderes de juntas de acción comunal del corregimiento de San José de Apartadó. La comunidad afirma que en ese encuentro un hombre que se identificó como Mateo dijo que se exterminaría a esa comunidad. "Se dio el anuncio del exterminio de nuestra Comunidad de Paz (...) y que van a eliminar primeramente a Germán Graciano y a su círculo familiar", aseguran.

En diálogo con este diario, Graciano señala que esa amenaza es solo una de las vías que han usado los grupos armados para acabar con la unidad de la población. "Súmele a eso las muertes de los animales. Ellos sacan comunicados diciendo

nos pelear. Incluso han cooptado a gente de las juntas de acción comunales para organizar campañas contra la comunidad con gente que no es pobladora y romper el tejido social", asegura.

Para Graciano, algunas de las razones de estos hechos parecen calcadas de lo que pasaba cuando estabalabananeraChiquitaBrands. "Las cosas han cambiado, pero muchas no tanto. La Comunidad lo único que hace es la protección del territorio y la vida en él, y por eso nos quiere acabar y matar. Ese fallo destapó esa olla podrida del Urabá con la bananera, y usted sabe que esos empresarios siguen ahí. Esto tiene unos intereses políticos y económique no fueron ellos para hacer- cos de este puerto de Antioquia. Es nada de esa reunión y tampoco ción no se hadado.

que aquí lo que hacemos es ejercer autoridad v autonomía en favor de nuestros derechos a nuestra tierra. pero eso no les sirve a mucha gente, a los armados, a algunas autoridades, entonces nos quieren matar", aseveró.

Hace apenas un par de días la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Colombia volvió a lanzar una alerta sobre las amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó. "Condenamos y expresamos preocupación X amenazas contra líderes de la Comunidad de Paz de Apartadó", publicó la oficina en su cuenta de X.

Sin embargo, Graciano afirma que la Comunidad de Paz no espera quieren nada del Gobierno. "Nosotros no queremos plata ni nada. Queremos justicia y que nos dejen vivir, queremos preservar la vida. Nada más les pedimos".

# El fantasma paramilitar

El Clan del Golfo o EGC, que surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy es uno de los grupos criminales más grandes del país. Además, controla diversas economías ilegales en varias zonas rurales de varias regiones del norte del país, incluyendo el Urabá.

Petro dijo hace unos meses que estaba dispuesto a analizar una fórmula para que el Clan se sometiera a la justicia, pero que la condición era que abandonaran el narcotráfico y otras economías ilícitas.

El Clan del Golfo aceptó de inmediato la invitación de Petro para sentarse a una negociación de paz, pero hasta el momento esa negocia-

# Bogotá refuerza medidas en el Día contra el Trabajo Infantil

Este 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la ciudad refuerza las medidas de protección para prevenir este fenómeno que afecta a casi 12.000 niños, niñas y adolescentes en la capital. El ICBF encontró el año pasado que sectores como Chapinero y la Zona T son focos de trabajo infantil, así como el sistema masivo de

transporte. Las localidades donde el año pasado la Secretaría de Salud identificó a niños o niñas en jornadas de trabajo informal fueron Ciudad Bolívar (1.803), Bosa (1.485) y Kennedy (1.424). Pero localidades como Suba (1.058) también registran gran cantidad de menores trabajando.

Para contrarrestar este flagelo el Dis-

trito lanza hoy la estrategia "Déjame ser", que fortalece los servicios de búsqueda de menores que trabajan en las calles. A su vez, la Secretaría de Educación señaló: "Hoy haremos un llamado para que las madres, padres y cuidadores aseguren que los menores vivan esta etapa de sus vidas en entornos protectores".

En 2023, las zonas que más reportaron casos de trabajo infantil fueron: Ciudad Bolívar (1.803), Bosa (1.485) y Kennedy (1.424).

# Bogotá

El 55 % de los indígenas son niños y niñas

# Con Lina María, en tres años han muerto 24 niños emberas en Bogotá

El caso de la bebé de tres meses es el reflejo de una cadena de fallas que han cometido tanto las comunidades como el Estado en su atención.



Segun la Secretaria de Salud, en lo corrido del año dos niños emberas han fallecido en el parque Nacional. / Óscar Pérez

MARÍA ANGÉLICA GARCÍA

magarcia@elespectador.com amariag

Lina María Vitucai tenía tres meses cuando falleció, madrugada del domingo 9 de junio, en el asentamiento indígena del parque Nacional, producto, según su padre Aleison Vitucai, de un ahogamiento, al ser dejada abandonada en una hamaca. "Yo llevo dos meses separado de la mamá. A la niña la dejaron sola desde las 6:00 de la tarde, mientras la mamá estaba borracha. Yo no sabía dónde estaban viviendo", relató.

Según un informe detallado de la Secretaría de Salud, desde la gestación, cuando la madre se encontraba en la UPI La Florida, le realizaron los controles prenatales. El día del nacimiento tuvieron que dejar hospitalizada a la bebé por bajo peso. Luego le dieron de alta, pero no se le pudo hacer seguimiento médico, según el Distrito, porque los líderes indígenas le impidieron el ingreso al personal de salud.

El día en el que murió la bebé fue la misma madre quien la llevó hasta la ambulancia permanente, que se encuentra a las afueras del parque Nacional. La pequeña llegó sin signos vitales. Tras informar a la Policía y a la Fiscalía, el cuerpo lo trasladaron a Medicina Legal, y se espera su dictamen, para determinar las causas del fallecimiento.

La muerte de Lina María de

que han cometido tanto los indígenas como las autoridades en este largo capítulo de las comunidades que se asentaron como protesta en la capital. A la fecha, con el caso de esta bebé, se contabilizan 24 menores emberas fallecidos desde 2021 en Bogotá.

En diálogo con este diario, Favio Arias Estévez, vocero de más de 120 familias indígenas embera-katíos, desplazadas forzosamente de Chocó, reconoció algunas de sus fallas. Por ejemplo, que efectivamente no permiten el ingreso de personal médico de la Secretaría de Salud al asentamiento que él lidera.

"Hace ocho meses estamos en el parque Nacional y no nos quieren contratar como embera-katíos. No le gustamos a la Secretaría. Solo quieren hablar con los líderes embera-chamís Olga y Jairo". Lo grave es que mientras Arias alega problemas de contratación, asegura que tres niños, de 5, 8 y 14 años, están enfermos con fiebre, vómito y tos. "No sé cómo vamos a cuidar de ellos. Estoy preocupado. Solo dependen de una ambulancia 24 horas".

# Nadie se pone de acuerdo

La situación con los niños, niñas y adolescentes asentados en el parque Nacional se hace más compleja, en especial si se tiene en cuenta que representan el 55 % de la población. A las dificultades para la atención en salud se suma la ineficiencia de la administración y la Nación que, luego de tres años, no han logrado brindar una solución definitiva a los reclamos de las comunidades indígenas.

La situación llegó a tal punto,

ner una acción de tutela para exigir el amparo de los derechos de los menores, que falló favorablemente el Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá y le dio al ICBF 30 días para hacer seguimiento a los menores de edad indígenas y verificar los casos de inobservancia de sus derechos, con apoyo de otras entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

¿Cuál es la solución? Para la administración, la comunidad embera asentada en el parque Nacional debe ser retornada con urgencia a sus territorios. Para ello cuentan con una ruta que, en dos meses, pemitiría que el 83 % de los indígenas, que han manifestado querer irse, puedan regresar a sus pueblos en Chocó. Frente al 17 % que desea quedarse, también hay planes para que lo hagan en condiciones dignas, así lo explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

"Lo que le hemos dicho al Gobierno Nacional, en recientes conversaciones, es la necesidad de fortalecer y apresurar el trabajo que estamos haciendo y les demos una oferta de retorno, aunque no sea una solución definitiva, pues esta población es seminómada, es decir, van a ir y volver a la ciudad".

Aunque la mayoría de los embe-

Según la última caracterización de la Alcaldía, el 83 % de las familias emberas quieren retornar a su territorio y el 17 % nuevo pone en evidencia las fallas que un concejal tuvo que interpo- quedarse en Bogotá.

ras aprueban el plan, para Usiel Villazón Arias, presidente de la Asociación de Cabildos por Colombia, supone para el Estado retos en seguridad, pues en un departamento como Chocó hay alta presencia de grupos armados como el ELN. "Se necesitan también 150 viviendas para que puedan retornar y que la Unidad de Víctimas nos acompañe un año con proyectos productivos. Y, sobre todo, beneficiar a los que están allá, pues de lo contrario retornarían a Bogotá".

Por otro lado, para el 17 % de las familias que se quieren quedar en la ciudad el panorama no es claro. Si bien el Distrito dice que tiene una ruta para atenderlos, no saben dónde los van a asentar. Aunque esta decisión corresponde al Gobierno Nacional, lo cierto es que, según la SAE, hace un año vienen ofreciendo predios urbanos y rurales a la Alcaldía de Bogotá y a la Unidad de Víctimas, pero a marzo de 2024 no había una solicitud formal. "Se sigue manteniendo la conversación de encontrar lugares en Cundinamarca, por ejemplo", respondió el secretario de Gobierno.

Por ahora la situación con los emberas en Bogotá no parece tener un panorama claro. La falta de una vocería unificada y las diferencias entre Distrito y Nación no permiten una pronta solución. Y mientras los adultos siguen buscando caminos, los niños y niñas siguen asumiendo consecuencias de una vida que nunca pidieron.

# LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DE CARACOL TELEVISIÓN S.A. HACE SABER:

Que el día miércoles 8 de Mayo de 2024, falleció en la ciudad de Bogotá, D.C., la señora MARÍA FERNANDA LIZCANO RODRÍGUEZ quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 1.144.060.758, siendo trabajadora de esta Empresa.

Que el jueves 9 de Mayo de 2024, se publicó el PRIMER AVISO sobre el fallecimiento de la señora MARÍA FERNANDA LIZCANO RODRÍGUEZ.

Que para reclamar sus prestaciones sociales se ha presentado el señor DAVID MERA MORALES, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.043.672 quien adujo ser su cónyuge, aportando el respectivo documento que así lo acredita.

A quienes crean tener igual o mejor derecho que los reclamantes ya citados, se les informa que deben hacerlo saber dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente aviso a la Dirección de Gestión Humana de la Empresa, a través del correo electrónico gestionhumana@caracoltv.com.co

Lo anterior, para los efectos de los artículos 212 y 294 del Código Sustantivo del Trabajo.

Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de Junio de 2024. PRIMER AVISO

# Avanza la discusión de la reforma laboral

La reforma laboral fue discutida el martes por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, misma que ya aprobó 23 de los 98 artículos que integran el documento.

En la discusión, los representantes les dieron luz verde a dos bloques de artículos. El primero (conformado por los

artículos 29, 31 y 32) incluye la reglamentación para las plataformas, especialmente lo relacionado con el registro de información y el sistema de riesgo de inscripción, así como la transparencia v utilización de sistemas automatizados. El segundo (donde figuran los artículos 46, 47 y 54) tiene temas como la contratación de artistas y medidas adicionales para periodistas, comunicadores sociales y afines. Un tercer bloque se enfoca en la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo.

Todos estos, así como los otros que ya habían sido aprobados, no tenían proposiciones. El debate continúa.

Temas como las reglas de juego que regirán las horas extras siguen causando opiniones encontradas.

# Negocios

Entrevista

# Así se ve la producción agrícola en Colombia

Aunque el área cultivada del agro colombiano creció 2,7 % y la producción aumentó 2,4 % respecto a 2022, todavía queda mucho potencial agrícola por aprovechar. Esta es la radiografía del agro que muestra la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).



MARIA CAMILA RAMIREZ CAÑÓN

mcramirez@elespectador.com 

Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) son una medición de la UPRA que permite conocer el desempeño de los cultivos en el país, especialmente de aquellos que son esenciales para la seguridad alimentaria.

Claudia Cortés, directora de la entidad, presentó los resultados de la medición para 2023, dio a conocer cómo van los principales cultivos y sus rendimientos, y cuáles son las zonas de mayores producciones.

## ¿Cómo le fue a la producción de alimentos en 2023?

El área cultivada en Colombia creció un 2,7 % en 2023, en comparación con el año anterior, y particularmente los que más ayudaron fueron aquellos cultivos asociados con la producción de alimentos. Se destaca el crecimiento de la vuca, la papa y el maíz con 10,5, 4,3 y 4,2 % respectivamente, productos que son importantes en la seguridad alimentaria de los colombianos.

# ¿Cuáles son las razones detrás de este incremento?

Durante pandemia el campo siguió produciendo, y este año, después de las afectaciones por los elevados precios de los insumos, encontramos algunas formas de proveer alimentos de otras maneras. El 2023 fue de normalización en los cultivos, el aumento puede estar asociado a la recomposición de las ventas a grandes compradores y los hogares.



Claudia Cortés, directora del UPRA. / Cortesia

Por el contrario, ¿qué cultivos bajaron su producción?

Disminuyeron los cultivos de ciclo corto, como el fríjol y algunas hortalizas (cebolla de rama y tomate). Estos son muy dependientes del clima, tanto de las lluvias como de las sequías, y al ser cortos es fácil que los cultivadores decidan sembrarlos o no, por lo que varían las hectáreas sembradas. Las variaciones fueron pequeñas, pero son importantes por ser cultivos notorios dentro de la producción nacional.

## ¿Qué tanto se ha aprovechado el potencial agrícola que tiene el país?

El análisis de la UPRA muestra que de toda el área que se puede aprovechar para la agricultura en Colombia, solo se cultivó el 13 % en 2023 (sin contar la extensión dedicada a actividades pecuarias). Los departamentos de Quindío y Risaralda presentan los mayores niveles, con el 73 y 54 % respectivamente, seguidos por el Valle del Cauca, con un 48 %. El objetivo es que la intensificación de la producción agropecuaria dentro de la frontera agrícola permita aprode hectáreas que tenemos para cultivar.

## ¿Cuáles son los departamentos que más producen alimentos?

Los departamentos con mayor densidad de población rural son los que están aportando la mayor cantidad de alimentos, como lo son Antioquia, con el 14 %, v Cundinamarca, con el 18 % de la producción. Los que tienen menos son los amazónicos: Guainía, Guaviare, Amazonas y Putumayo, por respetar la frontera agrícola. Aunque allí no se puede desconocer que las comunidades recolectan los frutos del bosque para su consumo, pero eso no lo medimos con las EVA.

## ¿Cuáles son los municipios que más y menos producen?

Los tres municipios que más toneladas produjeron fueron: Tame (Arauca), Zona Bananera (Magdalena) y Turbo (Antioquia). De otra parte, el municipio que menos producción tuvo fue Providencia (San Andrés), seguido de Útica (Cundinamarca) y Morelia (Caquetá) (ver gráfico). Hay que tener en cuenta que eso depende mucho del área que tenga el municipio por fuera de la frontera agrícola.

Abrir la frontera es, lastimosamente, un ejercicio histórico y estructurado en el país que se da cuando las personas comienzan a deforestar y cultivar en áreas que antes tenían coberturas naturales. El Gobierno Nacional. en este momento, busca intensificar las producciones dentro de la frontera agrícola.

## ¿Han establecido cómo se da el movimiento de alimentos en el país?

Hemos podido identificar unos circuitos de abastecimiento con la información de las

# Así se ve la producción de alimentos en Colombia durante 2023

# Área cultivada en el país según la especie en 2022 y 2023

Área cultivada (ha)

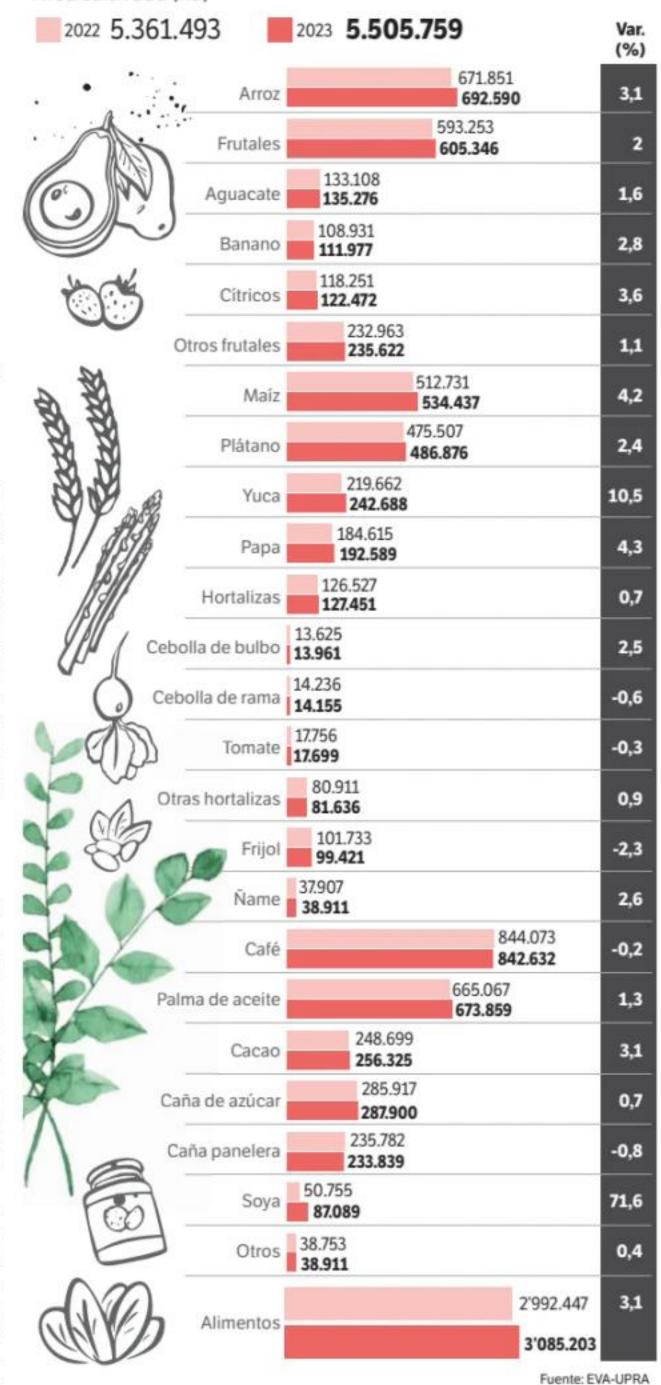

el DANE. Por ejemplo, Bogotá se abastece de los Llanos Orientales, Tolima y Cundinamarca; Santander se provee a sí misma y le envía alimentos a la Costa Atlántica; el sur de La Guajira es proveedor de la zona, y el sur

# Nariño.

## ¿Qué tan productivos fueron los cultivos el año pasado?

Los sembrados exclusivos de alimentos aumentaron su productividad en el 1,9 %. Mientras vechar mejor los 42,9 millones EVA y los boletines que provee del país recibe las provisiones de que otros cultivos tuvieron un

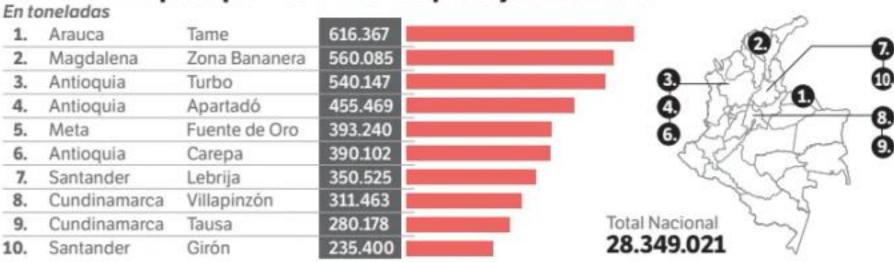

# Los 10 municipios que menos alimentos produjeron en 2023

|     | nieiduds     | 0: 11       | 274 |
|-----|--------------|-------------|-----|
| 1.  | Antioquia    | Giraldo     | 271 |
| 2.  | Santander    | Vetas       | 251 |
| 3.  | Boyacá       | Sativasur   | 241 |
| 4.  | Antioquia    | Sabaneta    | 208 |
| 5.  | Boyacá       | Pajarito    | 189 |
| 6.  | Boyacá       | Chivor      | 168 |
| 7.  | Boyacá       | Busbanzá    | 119 |
| 8.  | Caquetá      | Morelia     | 118 |
| 9.  | Cundinamarca | Útica       | 112 |
| 10. | San Andrés   | Providencia | 49  |



aumento del 2,7 %. Los incrementos más importantes se dieron en: arroz, maíz, plátano, caña, panelera y soya. Pero todavía hay algunos productos en los que la productividad es inferior a los estándares internacionales, como maíz, algodón y cereales. Para estos casos tenemos el reto de usar semillas que ayuden a mejorar los rendimientos.

Otro aspecto importante es que las zonas con mejor calidad de vida y acceso a tecnología tienen mayores producciones. En últimas, lo que buscamos es que la productividad sea más homogénea entre los departamentos.

¿Hay algún producto que venga aumentando sus rendimientos o producción? Los frutales son unos cultivos que han mantenido sus áreas de cultivo, son fuertes en los mercados locales y tienen buena perspectiva en los mercados internacionales.

¿Cómo fue el comportamiento de las actividades pecuarias en 2023?

Hubo una recuperación en el sector avícola, tanto gallinas ponedoras como pollos de engorde. Hay una relación muy fuerte entre la producción avícola y la proveeduría de maíz y de todos aquellos insumos dedicados a la alimentación de los animales. La producción de pollo es de ciclo corto, dura entre 26 y 40 días, mientras que se deben esperar 20 semanas

Los sembrados exclusivos de alimentos aumentaron su productividad en el 1,9 %. Mientras que otros cultivos tuvieron un aumento del 2,7 %.

para que las gallinas empiecen a poner y lo hacen hasta la semana 80. Parte de lo que vimos con la disminución en los precios del huevo fue que hubo un aumento en las ponedoras.

¿Cuáles estrategias o iniciativas tienen en las que se usarán los datos de las EVA?

Esta es una herramienta que utilizan los municipios y departamentos para medir cómo van en los sectores agrícola y pecuario. También ayuda a que direccionen los recursos de sus planes de desarrollo frente a sus productos insignias o que quieran impulsar.

¿Cómo la UPRA realiza las mediciones de las EVA? Las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) son ejercicios que se realizan desde la
década de los noventa. Se trata
de unas cifras de consenso, no es
un ejercicio estadístico como tal,
sino de contexto de cómo va la
producción agrícola y pecuaria
en los municipios. La UPRA es
la encargada de realizarla desde
2019 y medir el área (cultivada
y cosechada), la producción y el
rendimiento.

Esto lo hacemos mediante dos salidas al año, al finalizar el primer y segundo semestres. Nuestros encuestadores son los que realizan ese ejercicio en territorio y después se consolidan los datos. Al final los datos que nos dan son de los municipios y gobernaciones.



alimentec 18-21 2024

Corferias - Bogotá, Colombia

Asista y conozca las tendencias de la industria a nivel global y regional. Contamos con **espacios académicos, experienciales y de relacionamiento** en busca de aumentar la rentabilidad de su negocio.

# Eventos paralelos:



















Aliado Institucional:









Para ampliar más información, ver términos y condiciones y conocer cualquier cambio, modificación o actualización que tenga el evento consulte la web feriaalimentec.com

Inversiones que transforman







www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook\_com/BIBOCol 💟 @BIBOCol 😈 bibocol 🛗 BIBOCol

Información en alianza:





Van más de 7.000 hectáreas

# Esfuerzos para restaurar los ecosistemas que perdimos

Ecosistemas claves como el bosque seco tropical y los manglares han sufrido serios problemas en los últimos años, pero hay iniciativas que están intentando revertir su degradación y darles un nuevo impulso.

# REDACCIÓN BIBO

Como no sucedía hace muchos años, a principios de este 2024, el Ministerio de Ambiente le dio una buena noticia al país: según sus cálculos iniciales, la deforestación había disminuido en el 2023 del 25 % al 35 %, en comparación con lo que había ocurrido en 2022, cuando perdimos 123.517 hectáreas.

Era un avance en medio de un panorama desolador por el que había transcurrido el país en los últimos años. La tala ilegal había devorado buena parte de los bosques, especialmente los de la Amazonia. Incluso, había traspasado las fronteras de varios parques nacionales naturales. Sierra de La Macarena, Tinigua y Chiribiquete estaban en la lista de los que tenían el panorama más inquietante.

Cada vez que aparecen cifras de deforestación, las preguntas que rondan en los círculos de los ambientalistas son similares: ¿cómo detener la degradación? ¿Qué hacer para recuperar esos bosques que están desapareciendo? ¿Hay alguna manera para que el país no pierda algunos de sus ecosistemas?

Las respuestas a estos interrogantes no son pocas. Hay múltiples caminos para frenar esa tragedia que viven nuestros bosques. Entre ellos, iniciativas que, poco a poco, se han tejido para encontrar una salida a esos números inquietantes que no solo se presentan en la Amazonia. También en el bosque andino, cercano a la sabana hectáreas.

de Bogotá; el bosque húmedo; el manglar, clave para especies marinas, o el bosque seco tropical, uno de los más degradados de Colombia: ya desapareció cerca del 90 % de los nueve millones de hectáreas que hubo alguna vez.

Una de las iniciativas que está encabezando esos esfuerzos para recuperar estos ecosistemas ha sido liderada por Sembrando Futuro, un programa de restauración ecológica de la Fundación Grupo Argos que, desde 2021, se enfoca en proteger y conservar esas áreas. Su meta es que a 2030 se hayan sembrado 10 millones de árboles de especies nativas en cerca de 20.000 hectáreas degradadas de esos ecosistemas estratégicos.

¿Por qué estratégicos? Un ejemplo basta: los manglares, como escribía José Ernesto Mancera en un capítulo del libro Colombia, país de bosques (2022), son esenciales porque disminuyen la energía del agua. "Contribuyen con mitigación de la erosión costera y la protección

En el marco del proyecto se han sembrado 4,9 millones de árboles de especies nativas y se han restaurado 2.559



La meta del proyecto es sembrar 2,3 millones de árboles en los próximos tres años. / Grupo Argos

frente a eventos meteorológicos extremos", anotaba. Si no hubiese sido por ellos, el huracán Iota, que en 2020 casi arrasa con la isla de Providencia, habría tenido peores consecuencias.

Pero sembrar 10 millones de árboles para restaurar estas áreas no es una tarea sencilla. Requiere muchas manos que comprendan por qué vale la pena invertir en ese propósito. En el caso de Sembrando Futuro, ha logrado unir a 25 aliados que comprendieron la urgencia de frenar los apuros que pasan los ecosistemas colombianos. Para ponerlo en otras cifras, se han invertido \$6.000 millones.

El resultado no es menor: se han sembrado 4,9 millones de árboles de especies nativas y se han restaurado 2.559 hectáreas, que no es lo mismo que "plantar árboles por plantar", como le recordaba a **El Espectador**, a principios de profesor de la Universidad Javeriana, biólogo con maestría y doctorado en Ecología.

No en vano en el Marco Global Kunming-Montreal de Diversidad Biológica -base de las decisiones de la COP16 que se llevará a cabo en octubre en Calise estableció como meta para 2030 la restauración efectiva de, al menos, el 30 % de los ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos degradados.

Además, Sembrando Futuro ha permitido que se logren 225 acuerdos de conservación (ya firmados) y que se creen 1.630 empleos verdes directos e indirectos. El esfuerzo, que impactó 20 cuencas hidrográficas, también ha logrado reconocimientos. Por ejemplo, fue elegido para la primera cohorte de proyectos Terraformation en Latinoaménología climática.

Se trató de una alianza que ha permitido esos procesos de restauración ecológica continúen en marcha, especialmente en el suroeste de Antioquia. La idea es que se inviertan US\$3,8 millones que permitan sembrar 2,3 millones de árboles (de más de 20 especies nativas) en los próximos tres años. Si todo sale como está planeado, se generarán 150 empleos directos y más de 1.200 indirectos.

## Las comunidades, un actor clave

Quienes se encargan de hacer restauración saben que hay un actor clave en ese proceso: las comunidades que conocen de cerca las dinámicas de los bosques y han convivido por años con ellos. Por eso, los esfuerzos que se hacen tanto en Providencia, para restaurar los manglares, este año, José Ignacio Barrera, rica, una empresa global de tec- como en Santander, para resta-

# China puso en funcionamiento la planta solar más grande del mundo

Con la potencia suficiente para dar energía a un pequeño país o a varias ciudades de Colombia, China puso en funcionamiento la planta solar más grande del mundo, en la que trabajó durante varios años.

Con un área que supera las 13.000 hectáreas, hace pocos días se conectó a la red nacional de energía china una planta

solar de 3,5 gigavatios (GW), la más grande construida hasta ahora. Fue creada por el Grupo de Inversión en Desarrollo Verde de China (CGDG) y se encuentra en un desierto cerca de Ürümqi, ciudad capital de la región Uigur de Xinjiang.

En el país se han construido grandes parques solares y eólicos, que hacen parte de su estrategia para sustituir parte de su matriz energética.

Según el informe de 2023 de la Agencia Internacional de Energía (AIE), durante 2023. China puso en funcionamiento tanta energía solar como resto del mundo en 2022.

La instalación ocupa más de 13.000 hectáreas en un desierto de ese país.





El proyecto planea generar 150 empleos directos y más de 1.200 indirectos. / Grupo Argos

# Otras iniciativas conectadas con el cuidado de la biodiversidad

# Restaurar la cuenca más grande del Tolima

Desde el 2016, la Fundación Grupo Argos y Cementos Argos apoyan la protección y restauración de la cuenca del río Saldaña, la más grande del departamento del Tolima, que abarca los municipios de Roncesvalles, Chaparral y Planadas. Gracias a esa cuenca, los principales centros poblados y sectores productivos se proveen de agua.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, Cortolima, Wildlife Conservation Society, Concretos Argos, ReverdeC, Fundación Franklinia y la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) son los aliados del programa que ha creado 76 acuerdos de conservación, los cuales abarcan 8.976 hectáreas.

# Huella viva

Desde el 2018, la Fundación Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia trabajan con las comunidades de la cuenca del río Claro, en Antioquia, con el fin de formular alternativas sostenibles para mejorar su relación con el ecosistema y el agua.

A esos esfuerzos se han sumado Cornare, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Fundación Natura, la Asociación de Casas Familiares Rurales, la Fundación Franklinia y Portafolio Verde. Sus resultados son claros: 16.538 registros de cámaras trampa, 11.169 árboles sembrados, acuerdos de conservación que abarcan 3.091 hectáreas y 304 personas formadas en procesos de monitoreo participativo.

# **Una alianza** por Cartama sostenible

Junto con Proantioquia, Comfama, la Fundación Julio C. Hernández, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la Gobernación de Antioquia, Agroparque Biosuroeste y Corantioquia, la Fundación Grupo Argos, Odinsa y Cementos Argos están impulsando la protección de la biodiversidad y las acciones frente al cambio climático en Antioquia.

Ya hay acuerdos de conservación que incluyen 456 hectáreas y la creación del Centro de Investigación y Conservación de los Bosques del Río Cauca (CIRCA). Es un laboratorio vivo que ya fue inaugurado y busca contribuir a la restauración, protección y conservación del bosque seco tropical. Se han invertido en estos proyectos \$1.835 millones.

# A proteger la ciénaga de Mallorquín

Grupo Argos realizó un convenio con Conservation International Foundation, lo que permitió apalancar recursos de Norwegian Agency For Development Cooperation

Colombia en Paz por más \$10.000 millones para desarrollar actividades de conservación, restauración y uso sostenible en uno de los ecosistemas estratégicos marinos y costeros del (NORAD) y del Fondo | departamento del

Atlántico: la ciénaga de Mallorquín. Ya se están instalando, por mencionar un ejemplo, dos viveros comunitarios con capacidad para producir 10.000 individuos de mangle.

# **Proteger las** cuencas hídricas

El Grupo Empresarial Argos también está sumando esfuerzos para proteger las cuencas hídricas. Para hacerlo ha impulsado los programas Saldaña, una Cuenca de vida, Huella Viva y Alianza Cartama Sostenible, en las cuencas de los ríos Saldaña, Cartama y

blecer el bosque seco tropical del Cañón del Chicamocha, suelen incluir a las personas que mejor conocen esos ecosistemas.

El caso del programa ReverdeC, de Celsia, el negocio de energía de Grupo Argos, no es la excepción. Desde que nació, en 2016, se ha expandido poco a poco por varios territorios. Hoy está en 51 municipios de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Atlántico y Risaralda, donde se han establecido y fortalecido viveros comunitarios.

Esos lugares constituyen el primer paso para iniciar los procesos de restauración. Es allí donde habitantes de las comunidades locales suelen cuidar las plántulas y brindarles un espacio propicio para que se desarrollen antes de que estén en condiciones adecuadas para trasladarlas a sus ecosistemas.

Para decirlo en términos más negocios para 2050", aseguran.

concretos, ReverdeC, con estos pobladores, ha permitido la siembra de 15,7 millones de árboles. En total, se han restaurado 7.296 hectáreas en 42 cuencas hidrográficas, esenciales para el suministro hídrico de gran parte

del país.

Desde el Grupo Empresarial Argos explican que estas iniciativas tienen una razón de ser: "La siembra de árboles hace parte de la estrategia integral del Grupo para continuar reforzando la implementación conjunta entre los objetivos climáticos y de biodiversidad. La organización tiene el compromiso público de reducir en un 46 % las emisiones específicas de gases de efecto invernadero a 2030 como medida de mitigación de los efectos del cambio climático y apoyar la transición a una economía baja en carbono de sus

# Turismo en breves

## Jornada de descuentos

Del 14 al 21 de junio de 2024 se realizará el Travel Safe, esperado evento de compras en línea donde se podrán obtener descuentos especiales en todas las categorías relacionadas con el sector turístico. tanto a nivel nacional como internacional.

# **Destinos populares**

Booking.com comparte los destinos que han tenido mayores aumentos en búsquedas de alojamiento para las vacaciones de mitad de año. Son Ipiales (Nariño). Zipaquirá (Cundinamarca), La Tebaida (Quindío) y Sabaneta y Jericó (en Antioquia).

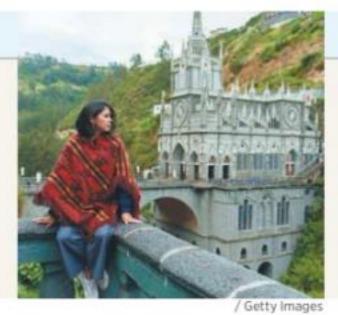

# **Rutas internacionales**

Avianca reactiva seis rutas entre Colombia y Estados Unidos para la temporada de mitad de año. Los viajeros podrán conectar desde Cali y Cartagena hacia Nueva York y Miami; desde Pereira hacia Nueva York y desde Medellín hacia Orlando. Ya están disponibles.

# Nueva alianza

LifeMiles y Terpel, con su programa de beneficios ViveTerpel, anuncian su nueva alianza donde los usuarios que acumulen puntos ViveTerpel por sus consumos en las estaciones de servicio Terpel y Gazel participantes, así como en las tiendas Altoque y Sbarro, podrán convertirlos en millas.

# Mundo Destinos

Aproveche y visite Santa Catalina

# Divina Providencia: ¿por qué visitar la paradisiaca isla?

Qué hacer, dónde comer, y dónde dormir en uno de los destinos más bonitos de Colombia y donde, con su visita, puede contribuir significativamente al desarrollo del lugar.



MARÍA ALEJANDRA CARMONA

mcastano@elespectador.com Malecc1

¿Quién no ha soñado con visitar un destino poco concurrido, con personas acogedoras y generosas, un mar de aguas cristalinas y arena blanca y suave, brisa cálida y comida deliciosa? Esa puede ser la ilusión de muchas personas, incluyendo a los amantes de los viajes que quieren relajarse, desconectarse de la rutina diaria y maravillarse con los paisajes naturales que solo algunos destinos paradisiacos pueden ofrecer, entre ellos Providencia, una de las tres islas del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, localizado en la cuenca Los Cayos en el mar Caribe, y sí, al noroeste de Colombia, el país de la belleza. Nuestro país.

Providencia es un destino para sentir, descansar, meditar, reconectarse consigo mismo y asombrarse con sus atardeceres y su diversidad de flora y fauna marina. Sus colores infinitos sorprenden desde el momento en el que los viajeros están aterrizando en la isla, cuando se evidencian los siete colores de su mar. Tenga en cuenta que para llegar a Providencia, al aeropuerto El Embrujo, se debe tomar un vuelo desde San Andrés, que tiene una duración aproximada de 20 minutos. Como recuerda Harold González, jefe de Mercadeo y Publicidad en Satena, la aerolínea tiene vuelos todos los días con tres frecuencias diarias entre las dos islas, y el viernes tiene cuatro. ¡Son muchas las posibilidades!

Providencia y Santa Catalina son destinos para sentir. Visitar reponsablemente la tercera barrera de coral más grande del mundo es solo uno de los imperdibles de estos lugares, llenos de vida y encanto.

## Qué hacer

Una diversidad de ecosistemas, bosques de manglares, formaciones coralinas y una pequeña extensión de bosque seco tropical hacen que este destino sea muy apetecido por los amantes de la naturaleza.

Hay que tener en cuenta que Providencia es el hogar de la tercera barrera de coral más grande del mundo y, según cuentan algunos de los locales, lo que lo hace aún más especial es que es uno de los arrecifes de coral más vírgenes y mejor conservados del planeta. Allí hay una gran variedad de especies de coral, peces y otras criaturas marinas.

Adicionalmente, Seaflower fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000 por el programa "Man and Biosphere" de la Unesco. Se encuentra ubicada en el Caribe occidental en Colombia y abarca la totalidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Tiene un área total de 180.000 km2, de los cuales sólo 57 km2 son terrestres, e incluye tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), siete islas cayos (Serrana, Serranilla, Albuquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo, Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos, según comparte la Fundación Seaflower.

Entre tanto, Jennifer Archbold, lideresa raizal, nativa, experta en turismo de la isla y creadora de Paradise Tour Contact, operadora de turismo de Providencia y Santa Catalina, comenta que hay siete escuelas de buceo certificadas y mundialmente conocidas. Una de ellas es Felipe Diving Center. "Bucear no es solo sumergirse en el agua; es sentir, valorar, respetar, y amar la naturaleza. Nuestro centro de buceo ofrece programas de buceo para principiantes, buzos certificados y para quienes quieren seguir explorando y avanzando en el buceo. Muchos de los viajeros que tienen alguna experiencia con nosotros regresan y se sorprenden de la abundante vida marina que se puede avistar. Los tiburones, por ejemplo, son un gran atractivo", confiesa Felipe Cabeza, propietario y maestro instructor de la escuela de buceo.

Tenga en cuenta que además de este deporte, Jennifer Archbold dice que, en Providencia y Santa Catalina, hay más de 50 sitios para practicar esnórquel, canotaje

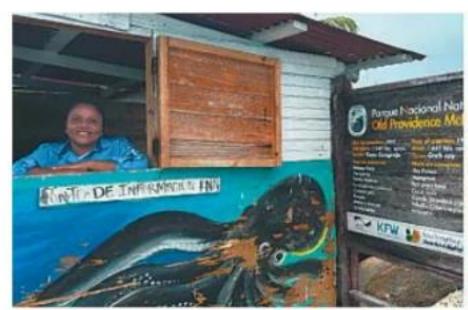



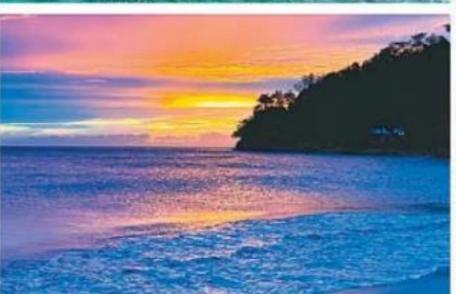

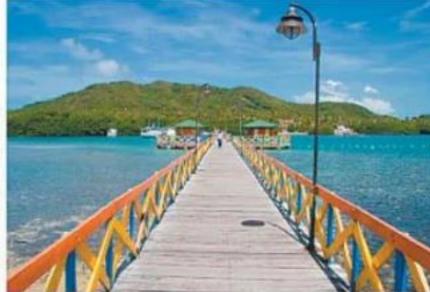

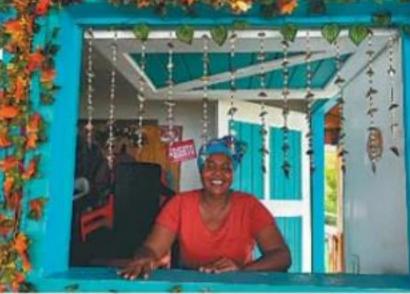

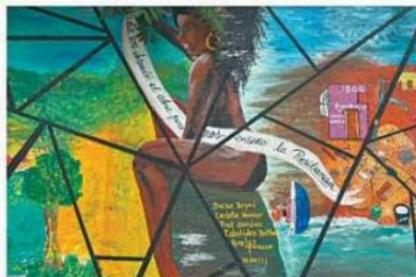

Las islas de Providencia y Santa Catalina son algunos de los destinos más lindos de Colombia. / Getty Images y Maria Alejandra Castaño Carmona

los planes más elegido por los viajeros es la vuelta a las islas en lancha para ver los destinos desde el agua, conocertodas sus playas y visitar la cabeza y el fuerte de Morgan, Cayo Cangrejo y, allí mismo, disfrutar el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. Este último lugar está conformado por una pequeña colina aislada con fuertes pendientes conocida como Iron Wood Hill, yuna batea aluvial plana donde se desarrolla el manglar de McBean.

"En su porción marina, se destaca parte de la barrera de arrecife que protege las costas de la isla de Providencia. Este gran arrecife de coral, con sus variadas formaciones, junto con la laguna de arrecife que se forma frente al manglar de McBean, le dan al mar una espectacular gama de colores que van desde el azul profundo hasta un verde aguamarina traslúcido. Es gracias a este singular colorido que el mar de Providencia es conocido como el mar de los siete colores", comparten desde Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Nadar en sus aguas, admirar los colores, subir la pequeña colina y compartir vivencias con los nativos es una experiencia que todos los viajeros y amantes de la vida marina deberían vivir al menos una vez.

Por otro lado, para quienes también disfrutan de la tierra y las caminatas ecológicas, en Providencia y Santa Catalina, destiy otro tipo de deportes acuáticos. Otro de nos que solo tienen 17 kilómetros cuadrados

(Santa Catalina solo uno) y por eso son tan fáciles de recorrer, hay tres senderos, uno de ellos es The Peak, la montaña más alta de la isla, desde donde puede sorprenderse con una vista panorámica sin igual. Subirla tiene una duración de dos horas aproximadamente.

Tenga en cuenta que en Providencia y Santa Catalina se habla creole (lengua nativa del archipiélago), español e inglés, y tienen una población aproximada de 5.000 habitantes.

"También se pueden hacer tours gastronómicos, visitar fincas y vivir la experiencia raizal de ver cómo y lo que se siembra en la isla. Al terminar, aprender a hacer un plato del popular cangrejo negro o pescado. Hay otra experiencia muy apetecida que es ir a pescar de forma artesanal y luego cocinar lo que se pescó en una playa de Santa Catalina", asegura Jennifer Archbold y agrega: "Sin embargo, Providencia también es un destino al que muchos vienen solo para descansar, para estar con ellos mismos, para contemplar, para estar con la naturaleza. Eso también es Providencia, donde el tiempo se detiene y cada momento se convierte en un recuerdo eterno. La isla rústica, la isla del ayer", comenta.

Cruzar el Puente de los Enamorados, que comunica Providencia con Santa Catalina, v relajarse, tomar y comer algo y disfrutar del paisaje en playas como la de Manzanillo,

# Cartagena, sede de importante evento turístico

ONU Turismo eligió a
Cartagena como ciudad
sede de la próxima reunión
de su Consejo Ejecutivo.
La decisión se dio durante
la plenaria del encuentro 121
de este Consejo, en la que
Colombia obtuvo 21 votos
a favor, contra 11 votos
que recibió Bahamas, el

candidato competidor.
Esta designación exalta
el rol que el país ha
asumido como miembro
del Consejo Ejecutivo
de la ONU Turismo para
el periodo 2023-2027,
así como la capacidad
en infraestructura y
logística con la que cuenta

Cartagena.

"Recibiremos este evento que representará un gran impacto económico para Cartagena, con un gasto promedio de US\$480 diarios por participante, según los datos de la ICCA", dijo el viceministro de Turismo, Arturo Bravo.







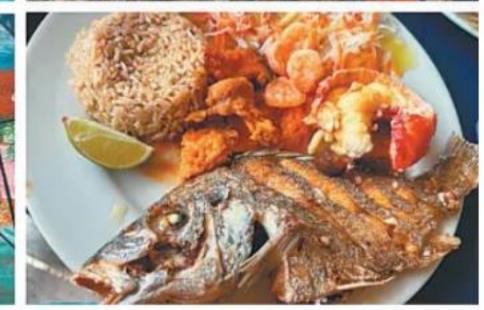

que sobresale por su arena blanca y suave, o South West Bay, la más larga, son otros de los imperdibles en su visita a las dos islas.

Para ingresar al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todos los turistas deben adquirir la tarjeta de turismo, que cuesta \$137.000, dinero que sirve para el mantenimiento y desarrollo de las islas, respaldar proyectos sociales y fomentar el turismo en la región, entre otras.

# ¡Renació luego del huracán! Visitar las islas, la mejor manera de contribuir

La madrugada del 16 de noviembre de 2020 es una fecha que siempre será recordada por los colombianos porque el ojo del huracán Iota pasó por encima de Providencia y destruyó el 98 % de la isla; por lo tanto, no se puede dejar de mencionar. Y, aunque las pérdidas han sido dolorosas y aún hay rezagos de los escombros que quedaron de esa noche de angustia, también les dejó a los nativos muchas lecciones de resistencia, fuerza y generosidad que se dejan ver al hablar con los isleños que sienten que el huracán significó un nuevo comienzo para Providencia lleno de oportunidades. "Iota nos destruyó el alma, pero nos enseñó la resiliencia", se lee en un colorido mural de la isla.

En este sentido, otra de las realidades en la que coinciden los de Providencia y Santa Catalina es que viven del turismo, y por Posada del Mar y Cabañas Agua Dulce.

eso invitan a los viajeros de Colombia y del mundo a que vayan a descubrir estos paradisiacos destinos, donde, además del placer inmediato y de disfrutar de algunos de los paisajes más lindos del país, podrán contribuir con la recuperación total y el desarrollo de las islas. Un ejemplo de turismo regenerativo, que, según Julián Guerrero, director del programa Destino Naturaleza de USAID, exviceministro de Turismo de Colombia, quien ha centrado sus esfuerzos en proyectos para la conservación de la naturaleza tanto en África como en Colombia, "es pensar que no es suficiente no hacerle daño al medio ambiente, a las personas o a las comunidades, sino que es necesario que haya un balance neto positivo como resultado de la actividad turística".

"Después del huracán le damos gracias a Dios por vivir, por tener la vida, que es lo más sagrado, empezamos a luchar nuevamente; pero en este momento estamos muy tristes porque ha bajado el turismo y de eso es de lo que dependemos; ha sido muy dificil. Esperamos que la gente del mundo nos escuche y vengan, nos ayude y nos apoye a sostenernos y a mejorar la economía de las islas", confiesa Ferma Livingston, otra de las lideresas raizales y expertas en turismo de Providencia y Santa Catalina.

# Dónde comer

La gastronomía en Providencia y Santa Catalina es un capítulo aparte. La frescura de sus pescados y mariscos, pero también de otros productos como el mango, el tamarindo, la yuca, el ñame, el plátano y hortalizas como ají y plantas aromáticas permiten que los platos siempre tengan colores llamativos y sabores que llegan al alma.

Uno de estos platos, por ejemplo, se puede consumir en el restaurante Divino Niño Jesús, donde se disfruta de un delicioso banquete con langosta, camarón, pescado, ahuyama, caracol, arroz con coco, patacón y ensalada.

Otra buena opción con platos elaborados, preparaciones de autory mezclas de sabores deliciosos la puede conseguir en Caribbean Place, donde Martín, para muchos viajeros, un imperdible de las dos islas; allí podrá encontrar gran variedad de preparaciones con un gran servicio, arquitectura caribeña y buena ubicación.

Miss Elma, para comerse un sabroso ceviche de camarón y saborear el infaltable pescado frito, y Miss Julia, tradicional, caribeño, delicioso, frente a la playa, en Manzanillo, son los más recomendados.

"¡No deje de comer cangrejo negro y el famoso rondón, el plato estrella del archipiélago!", aconsejan los isleños.

# Dónde dormir

Aunque hay algunos hoteles y posadas que aún se encuentran en reconstrucción luego del huracán Iota, Providencia cuenta con muy buenas propuestas de hospedaje para diferentes gustos y presupuestos. Algunas alternativas recomendadas son Hotel El Pirata Morgan, Hotel Miss Elma, Posada del Mar y Cabañas Agua Dulce.







Invitan al lanzamiento del

INFORME · 2024

# ESCUCHAR LA PAZ

# Y DESARROLLO HUMANO

Una conversación acerca de las percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz que tienen los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Se analizarán estos y otros resultados de este informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

# Miércoles • 19 de junio 9 a.m. a 12 m.

Siga la transmisión virtual por las plataformas de: PNUD, Colombia+20 y El Espectador.



www.elespectador.com/colombia-20 www.elespectador.com



@PnudColombia @EEColombia2020



@pnudcolombia @EEColombia2020



@pnudcol @EEColombia2020



@PNUDColombia @Colombia2020

Con el apoyo de:



DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ



# Danza española con la

inaem maem

19 DE JULIO, 8 P.M.

20 Y 21 DE JULIO, 5 P.M.

Compañía Antonio Najarro

**Tuboleta** WWW.TEATROMAYOR.ORG Bancolombia

States. Card Tee tear from

DETRITAL DE LAS ARTES BOGOTA



# Cultura

Mercado del arte

# La Bienal de Venecia, una catapulta artística

El evento en la ciudad italiana ha sido denominado como "Los Juegos Olímpicos del arte", sin embargo, su impacto va más allá de las narrativas propuestas por el curador o los países que participan, pues las carreras de diferentes artistas pueden verse impulsadas por lo que ha sido llamado el "Efecto Venecia".



JARAMILLO CARO

ajaramillo@elespectador.com Mandreajc1406

Cada dos años Venecia se convierte en el epicentro del arte contemporáneo. Como la ciudad anfitriona de la bienal de arte más antigua del mundo, con cada edición, artistas de diferentes rincones del planeta esperan formar parte del selecto grupo que puede presentar su obra en el Giardini. Más allá de ser una de las vitrinas más prestigiosas del mundo del arte, la Bienal de Venecia tiene un impacto sobre las tendencias del mercado y la forma en la que, a partir de esta muestra, comienza a moverse la demanda por las piezas de ciertos artistas. A esto se le ha llamado el "Efecto Venecia".

Aunque los inicios se enmarcaron en lo que tradicionalmente sería definido como una feria de arte, donde se podían llevar a cabo transacciones y ventas, mucho ha cambiado desde la primera edición, en 1895. En el siglo XIX se creó la Bienal para mostrar arte italiano e internacional, y crear un mercado alrededor de ella. No obstante, esa intención fue cambiando lentamente. "Desde 1942 hasta 1968 incluso hubo una oficina oficial, dirigida por el comerciante de arte italiano Ettore Gian Ferrari, que ayudó a encontrar a compradores para las obras que se mostraban en la exposición. Es decir, siempre y cuando a los artistas (y sus galerías) no les impor-

Una de las razones que crea el "Efecto Venecia" tiene que ver con la exposición internacional a la que son sometidos los artistas seleccionados, tanto para los pabellones nacionales como para la sección principal.

tara que Ferrari se llevara el 15 % del precio de venta de la Bienal y el 2 % para él", escribió Daniel Cassady para Art News.

De acuerdo con el artículo del profesor Olav Velthuis, de la Universidad de Amsterdam, publicado en The Art Newspaper Magazine en 2011, la prohibición de ventas se hizo efectiva luego de la edición de 1968. "Estudiantes e intelectuales de izquierda intentaron ocupar el recinto ferial de Giardini como parte de su revuelta generalizada contra la cultura burguesa. Vilipendiaron la Bienal como un patio de juegos para los ricos que promovía la mercantilización de la cultura. Durante sus enfrentamientos, ocasionalmente violentos con la policía, los estudiantes llevaban carteles con lemas como "¡Bienal de capitalistas, quemaremos sus pabellones!" y "No a la bienal de los patrones". Sus protestas no pasaron inadvertidas, ya que la junta directiva de la Bienal decidió desmantelar la oficina de ventas".

Esta medida, que todavía se mantiene, no evitó que la Bienal se convirtiera en uno de los factores que han influido sobre el mercado del arte. "Mira en Venecia, compra en Basel" es un dicho que se replica en diferentes círculos del arte cada dos años, "después de que los coleccionistas recorren la Bienal de Venecia en busca de nuevos artistas jóvenes y luego se trasladan a Art Basel para adquirirlos", según escribió Georgina Adam, editora general de The Art Newspaper.

Una de las razones que crea el "Efecto Venecia" tiene que ver con la exposición internacional a la que son sometidos los artistas seleccionados, tanto para los pabellones nacionales como para la sección principal. "De la misma manera que una exposición en un museo organizada por un curador notable aporta credibilidad y atractivo a la obra de un artista, la participación en la Bienal es una estrella de oro en el currículum vitae de un artista", escribió Cassady.

Aunque las ventas en la Bienal sean vistas como un acto de mal gusto, e incluso tabú, se siguen realizando transacciones con este evento como una suerte de intermediario entre artista v coleccionista.



La edición número 60 de la Bienal de Venecia fue inaugurada el pasado 17 de abril. / Getty Images

sus curadores, el impacto de la Bienal en el mercado del arte es notable: exponer en Venecia acelera las ventas, pone en marcha las carreras artísticas, eleva los niveles de precios y ayuda a los artistas a conseguir un marchante con una clasificación más alta en la jerarquía del mercado. Si bien los negocios pueden llevarse a cabo de manera más circunspecta que en una feria de arte o en una galería comercial, y el dinero puede no cambiar de manos en el Arsenale o los Giardini, el mercado nunca duerme", escribió Velthuis. El profesor de la Universidad de Amsterdam recordó casos en los que las obras de diferentes artistas invitados a la Bienal fueron adquiridas de las galerías que los representaban, incluso antes de que el evento fuera inaugurado.

La máxima que propuso Velthuis en su artículo se vio reflejada en la Bienal de este año, con la temática "Extranjeros en todas partes" (Stranieri ovunque). Con esta, el curador brasileño Adriano Pedrosa, el

director artístico de este evento, resaltó a artistas emergentes que se enmarcaron en dicho concepto. "Lo bueno de la curaduría de este año es que había muchos hallazgos por hacer, a diferencia de las ferias de arte, donde los coleccionistas y marchantes se quejan constantemente de que no hay más descubrimientos", le dijo el asesor de arte Alex Errera a Adam.

Algunos de los ejemplos citados por la editora general del medio británico resaltaron los impactos del "Efecto Venecia" sobre el crecimiento en los precios, pero este impacto se ha hecho presente en otros aspectos más allá de lo económico. Un estudio publicado en la revista Poetics, en 2022, realizado por Katya Johanson, Bronwyn Coate, Caitlin Vincent y Hilary Glow, exploró cómo la Bienal ayudaba o no a que incrementara la participación de los artistas invitados en exhibiciones alrededor del mundo.

"No hay evidencia de un 'Efecto Venecia' universal reflejado en un cambio en "No importa cuánto se hayan esforzado primer latinoamericano en ser nombrado el número de exposiciones en las que par-

# Murió Attilio Cassinelli, autor de literatura infantil

El autor e ilustrador de literatura infantil Attilio Cassinelli falleció a los 100 años en Novi Ligure, Italia. El próximo 18 de junio cumpliría 101 de vida, la que se gestó en Génova y la que dedicó a crear libros para niños y niñas, que fueron traducidos a más de | que acompañaba con

10 idiomas. A lo largo de más de 40 años publicó alrededor de 200 títulos, entre los que se destacaron sus ilustraciones, a las que les imprimió un estilo único: figuras geométricas, líneas negras y muchos colores,

frases cortas cargadas de humor, En 2019 recibió el Premio Internacional de la Feria del Libro Infantil de Bolonia y al año siguiente la Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma le dedicó una exposición.

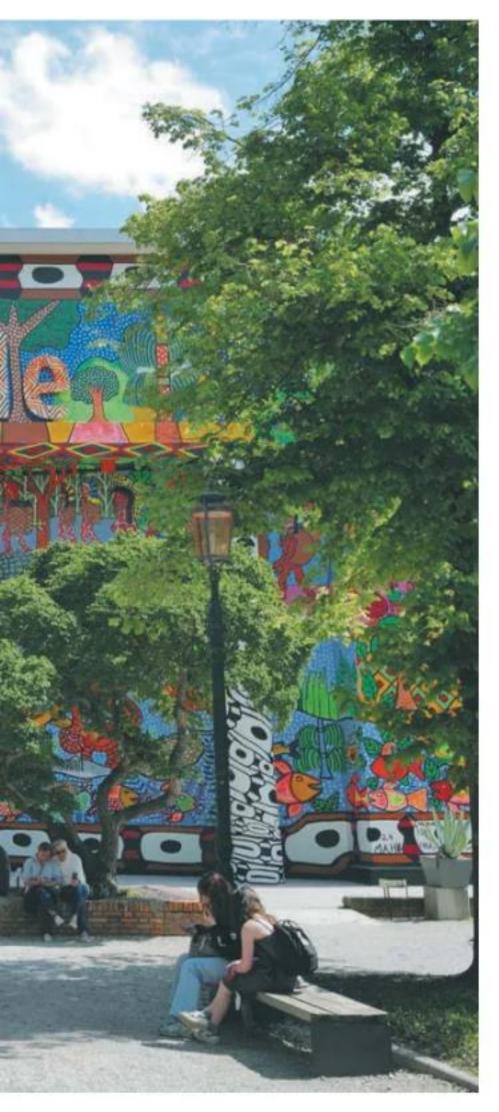

# Recordando el cine mudo

EL ARTE Y LA CULTURA MANUEL DREZNER



Hace unos años ganó el Óscar la película El artista. Esta está, para efectos prácticos, olvidada hoy día y uno debe atribuir el premio más a cuestiones de nostalgia romántica que a la calidad de la cinta. Era una película en blanco y negro, hecha dentro de las tradiciones del cine mudo, es decir, que como nadie hablaba en ella, los diálogos aparecían en letreros intercalados. Es claro que quienes votaron por este filme olvidaron las grandes realizaciones que se hicieron en la época del cine mudo, en comparación con las cuales El artista era una película agradable y hasta amena, pero que en tiempos del cine mudo dificilmente hubiera pasado de la categoría de una cinta más entre tantas que se hacían. Esto confirma una vez más que, en últimas, estos premios no tienen mayor significado ni trascendencia artística.

Pero lo que es interesante es que el público haya aceptado esta película, que seguía las ideas de Mel Brooks, quien hizo hace casi 30 años un filme donde el único que hablaba, irónicamente, era el mimo Marcel Marceau. Cuando el cine mudo abrió el paso al sonoro hubo muchos grandes artistas, como Chaplin y René Clair, que consideraron que el agregar sonido al arte cinematográfico quitaba la esencia misma del cine, que era básicamente un arte visual. Hubo películas que demostraron esto, como la extraordinaria El último hombre, de Murnau, que lograba el milagro de desarrollar un argumento profundo sin uno solo de los letreros acostumbrados. Pero el sonido era un agregado demasiado importante y el público dejó de admirar las grandes cintas mudas del pasado, igual que hoy día hacen muchos jóvenes que dicen que no pueden ver una película si no es en colores, como si el color agregara algo al valor artístico del filme. Para quienes amamos el cine clásico, estas aberraciones tienen un toque de ridículo, pero el efecto final es que muchas de las grandes creaciones cinematográficas del pasado son ignoradas y hasta olvidadas por quienes no forman parte de ese círculo de fanáticos.

La conclusión de lo anterior, entonces, es que aunque el Óscar a El artista fue algo ingenuo, pudo tener la virtud de lograr que se creara un nuevo público convencido de que el cine clásico, en blanco y negro, y hasta mudo, tiene muchos atractivos y se comience a gozar nuevamente de muchas de estas obras maestras del cine, injustamente dejadas de lado, ya que incluso los canales de streaming las ignoran en su inmensa mayoría.

ticipan los artistas después de su aparición en la Bienal. Sin embargo, los artistas que inician su carrera en los países periféricos del arte aparecen en más exposiciones después de la Bienal que antes, y los artistas establecidos aparecen en más exposiciones internacionales", fue una de las conclusiones a las que llegaron. Añadieron, además, que el "Efecto Venecia" dependía también de la forma en la que el artista o el país al que representaba se acercaba a esta oportunidad expositiva.

Para Errera, el efecto de la Bienal de Venecia en el mercado del arte se demora en hacerse visible. "La Bienal continúa durante otros seis meses, y a los curadores, coleccionistas, marchantes y todos los involucrados en el mercado les lleva tiempo procesar y filtrar la información para llegar a un consenso. Pero no hay duda de que algunos artistas actualmente desconocidos serán elegidos por otras galerías v escucharemos más sobre ellos en los próximos años", aseguró.



FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince, Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

# Opinión



Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

El Espectador. Editado por Comunican S.A. . Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911. Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aquirre, jaquirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

# Justicia (externa) en la perversa alianza de Chiquita

A CONDENA CONTRA CHIQUITA Brands en Estados Unidos por financiar a los paramilitares y, entonces, tener responsabilidad en los asesinatos que cometieron en Colombia es una victoria histórica para las víctimas que llevan 17 años exigiendo justicia. También pone de presente la completa inacción de la justicia colombiana, así como el hecho de que el rol de los terceros financiadores en el crecimiento de las autodefensas tiene muchos pendientes. La Comisión de la Verdad ya había hecho un gran aporte sobre este caso, pero la inacción de la Rama Judicial nos ha llevado a un silencio ensordecedor.

El Tribunal del Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos, encontró que Chiquita Brands les otorgó hasta US\$1,7 millones a los paramilitares colombianos, en el marco de una serie de homicidios cometidos en el Urabá y el Magdalena Medio entre 1997 y 2004. El Departamento de Justicia de ese país dijo que la actuación de Chiquita Brands era "moralmente repugnante". El jurado aceptó esa visión y dijo que las víctimas que iniciaron el proceso demostraron que sus familiares fueron asesinados durante la financiación de la multinacional bananera.

Esos calificativos se quedan cortos. Lo que sabemos en Colombia, por el trabajo de la Comisión de la Verdad y las denuncias de las víctimas, es que la alianza entre Chiquita Brands y Carlos Castaño consistía en prestar "seguridad", eufemismo para referirse a la aniquilación del sindicalismo. Según "No matarás", de la Comisión y retomado por Colombia+20 de El Espectador, Chiquita llevaba una contabilidad de "pagos por seguridad" con abonos mensuales para las AUC en un "elaborado sistema de organizaciones intermediarias" que usaban para ocultarlo todo. Los ejecutivos sabían lo que pasaba. De nuevo la Comisión de la Verdad: "En el 2000 Chiquita investigó una vez más los pagos de seguridad en Colombia y el memorándum muestra que los funcionarios corporativos entendieron exactamente cómo fluía el dinero de la empresa a las AUC y concluyeron

La alianza entre Chiquita Brands y Carlos Castaño consistía en prestar 'seguridad', eufemismo para referirse a la aniquilación del sindicalismo".

que las Convivir en el Urabá estaban vinculadas a Carlos Castaño, que era un 'tipo muy malo'. Por otro lado, los pagos hechos a las AUC eran revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía e incluían a gerentes de alto nivel, directores y empleados. Chiquita sabía de los pagos a las AUC y también conocía la naturaleza violenta de dicha organización".

Los testimonios de exparamilitares cuentan que, a finales de los años 90, había una tarea de exterminio contra sindicalistas para evitar las huelgas y así destrabar el mercado del banano. En palabras de Hebert Veloza, alias HH: "los verdaderos ganadores de la guerra en el Urabá fueron los magnates de la industria bananera. Todas las fincas bananeras colaboraron: Uniban [sic], Banacol, Chiquita, Dole. Todas las empresas nos colaboraron".

Tiene razón el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando se pregunta por qué la justicia colombiana no ha dado resultados en este caso. En este y, debemos decirlo, en tantos otros que involucran a terceros financiadores del conflicto armado. La Comisión de la Verdad hizo su aporte, pero es un tema delicado sobre el que no hay certezas. No podemos esperar a que los tribunales internacionales hagan nuestro trabajo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# ¿Corrupción galopante en esta Procuraduría?

CECILIA OROZCO TASCÓN



MEQUEDÉCORTA, COMO CASI SIEMPRE ocurre cuando se intenta descubrir un foco de corrupción. La infinita actividad clientelista de Cabello -como califiqué, hace poco, una de las características de la conducta pública de la procuradora- es apenas una de las líneas de acción de sus gestiones opacas. Otras de sus vías, más gruesas, más oscuras, ejecutadas con su permiso y bajo su responsabilidad, empiezan a aflorar en forma de contratos millonarios entregados a dedo. El fin de semana pasado, El Espectador publicó una denuncia que involucra al Consejo Nacional Electoral (CNE), ahora presidido por la excongresista Maritza Martínez, en la entrega directa de dos contratos por \$22.000 millones a una empresa público-privada del Valle del Cauca, presuntamente especializada en tecnología y controlada por las bellezas políticas Dilian Francisca Toro y su "socia" Clara Luz Roldán (ver web). Las tres señoras, Martínez, Roldán y Toro, son las dueñas del Partido de la U junto con su amigo el exregistrador nacional Alexander Vega, tan cercano a ellas como al CNE. De acuerdo con el relato periodístico, la Empresa de Recursos Tec- cios tecnológicos, la Procuraduría actual puesto su empeño en que así sea.

nológicos del Valle (ERT), dirigida por la gobernadora de ese departamento y controlada con gente amiga y familiares de las "papisas", se comprometió a instalar el sistema de tecnología del Consejo Nacional Electoral. No es raro que la hayan seleccionado porque los que deciden, los contratantes y los contratados pertenecen a la misma rosca desde hace muchos años.

El país estará sufriendo afugias económicas pero la ERT brilla por su suerte: además de haber obtenido otras millonarias contrataciones, también conquistó la Procuraduría de Duque. Cabello le entregó a la dichosa ERT, que no le rinde cuentas al Estado porque se arropa con la cobija del derecho privado, \$70.000 millones para "la operación de la mesa de servicios tecnológicos de esa entidad", la que se encarga de vigilar - y no es ironía - la moralidad de la contratación pública. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ha investigado seriamente el asunto y lo ha divulgado en varios medios (ver web). La ERT no es la lámpara de Aladino pero se le parece: obtiene y concede deseos fantásticos porque subcontrata a tutiplén, lo que le contratan las hadas madrinas Toro y Roldán, dado que ¡no posee capacidad de ejecutar lo que le pagan!

De acuerdo con la senadora Hernández, la ERT parece funcionar como un gran hueco: de \$5.000 millones en servi-

ha gastado -sin procesos públicos- más de \$20.000 millones anuales. ¿Cómo se ferian así los dineros de los colombianos sin derecho a averiguar cuáles capitales privados se engordaron con ellos? Y la cereza del pastel: a siete meses de soltar la gallina de los huevos de oro, la insaciable señora Cabello -rodeada de una cuadrilla sumisa- acaba de pedirle la renuncia protocolaria a la totalidad de procuradores delegados y jefes de oficina del nivel central, los mejor remunerados de esa entidad. Se trata de 50 cargos cuyas asignaciones mensuales se sitúan entre los \$33 millones y los \$40 millones, aproximadamente. ¿Con qué objeto la "doctorísima" quiere disponer de esos preciados nombramientos? ¿Será para pagar o asegurar favores? ¿O para tener "músculo" para elegir a su sucesor y que este, agradecido, esconda lo que podría explotarle? La Comisión Nacional del Servicio Civil convocó, hace unos días, a los abogados que se interesen (¿quién no?) en tres puestos disponibles, repito, tres, no 40 ni 50, para procurador delegado. Oferta laboral: ;\$50 millones al mes! (ver web). Si es cierto que Colombia va mal -tanto que la antes seria y hoy farandulera Asobancaria dice que el crecimiento de la economía, de solo 0,9 %, es el octavo peor resultado de los últimos 100 años (ver web)-, la Procuraduría Cabello, con su corrupción galopante, ha

# Nieves

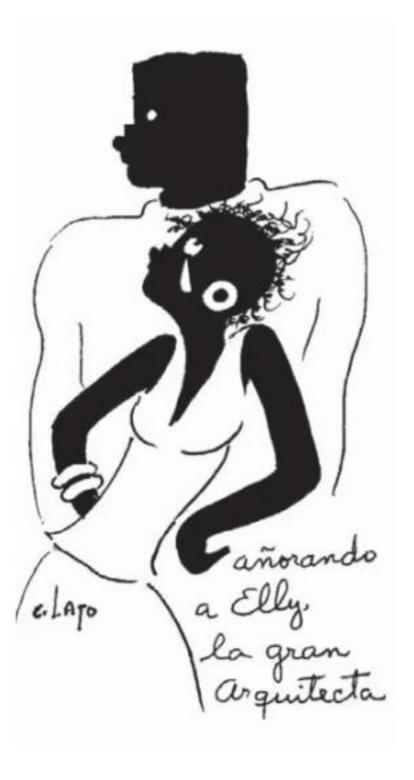

# / 17 Último llamado

PASCUAL GAVIRIA



# Alguien gana, alguien pierde

EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS MARIO MORALES



EL FONDO DEL MENSAJE DEL CONGRESO al Gobierno es claro: cambios mesurados, conversados y que no pisen callos grandes. Elige Petro si se conforma con reformas menos radicales, resultados generales para mostrar y un tono políticamente correcto con las bancadas.

Las reformas tributaria, pensional y educativa coinciden en la incorporación de variaciones de menor calado y no aparecerán en los libros de historia como hitos en el gobierno del cambio. Puro trámite legislativo. Era eso o el bloqueo.

Y se oyeron hasta mutuos elogios sin importar que los cambios que pide el país en materia de equidad y justicia social sigan embolatados.

Hasta ahí, aparente empate para las extremas, así cada una reclame la victoria sin justificación. Para el resto, la inmensa mayoría, el accionar político se reduce a la afectación particular y en el entorno: si mejora, se mantiene; si no, se cambia, como sucedió en el Europarlamento.

Aquí, como allá, juegan cuatro factores: los MIP (problemas más importantes), la recordación de liderazgos en el alma de las masas, los algoritmos y el grado de afectación de las políticas en curso. En el primer aspecto, la seguridad incide en lo emocional; el empleo y lo económico inciden en lo material. Una parte, en manos del Gobierno; la otra, no tanto.

Enelsegundo, Petrosolo necesita hablar, porque la oposición le hace la campaña y gratis. En el tercero preocupa la llegada a la contienda de más desinformación y más temor. Y el cuarto es el que dirime, en contra del actual Gobierno, el presunto empate del reformismo soft, sobre todo si la ejecución no se acelera.

Esa mayoría silenciosa e informada que no cree en el pretendido castrochavismo, ni en la tal constituyente, ni en el riesgo democrático es pragmática. Si las reformas no sirvieron, dirán al cabo: hay que cambiar al reformador.

@marioemorales

Mheo



Culpable

# Sin plata, ni pío





LA SEMANA PASADA EL PAÍS TUVO UNA desalentadora noticia en el campo económico por el anuncio del Gobierno Petro de congelar la expedición de nuevos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), necesarios para que las entidades públicas que dependen del Presupuesto General de la Nación puedan adelantar las contrataciones faltantes con miras a ejecutar sus proyectos.

La noticia, obviamente, cayó como un baldado de agua fría no solo en todas las entidades públicas que tuvieron que poner freno de mano a la contratación de proyectos de todo tipo, sino también en el sector privado que, en buena medida, depende de esa contratación pública que representa billones de pesos en la economía.

El Gobierno ha indicado que existe un desequilibrio entre los ingresos derivados del recaudo tributario y los gastos aprobados en el presupuesto. Eso significa un importante desfase de las finanzas públicas, no quedando otro camino que recortar ciertos gastos, definitivamente cancelar otros y no afectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo que, entre otras, el Gobierno nacional debe presentar ante el Congreso en los próximos días. El Gobierno ha indicado que la cifra es cercana a los \$20 billones, aunque algunos analistas hablan de un desequilibrio presupuestal mayor. Muchos dudan de la cifra oficial porque, por un lado, el Gobierno Petro es perverso para analizar y suministrar cálculos y en muchas ocasiones han resultado desacertados, y, por otro lado, tiene como vicio recurrente dar estas malas noticias a cuentagotas.

Pero, sea cual sea la cifra, el Gobierno debe anunciar un plan de recorte presupuestal a la mayor prontitud, aterrizar esa gaseosa noticia y concretar eso tan etéreo de congelar la expedición de nuevos CDP para la ejecución de programas y proyectos ya presupuestados. Ciertamente, hay cosas que podrían recortarse y otras que no, unas que podrían resultar prioritarias y otras que no, y no sería la primera vez que un gobierno se ve obligado a ejecutar un plan de recorte presupuestal. Con total seguridad, el Gobierno dará más luces en los próximos días y aterrizará el recorte entidad por entidad y pro-

deshacerse de sus preferencias ideológicas y corregir las finanzas para poder superar estos problemas presupuestales y minimizar riesgos sobre la economía".

yecto por proyecto.

Lo que queda claro es que hay un desequilibrio entre los ingresos y los gastos proyectados, y que el Gobierno debe coger el toro por los cachos, dar una solución más allá de lo que resulte taquillero o no, deshacerse de sus preferencias ideológicas y corregir las finanzas para poder superar estos problemas presupuestales y minimizar riesgos sobre la economía en general.

No es el momento de andar prometiendo subsidios, así como tampoco regalar dinero público a diestra y siniestra. Es el momento de convocar al país, a la clase empresarial, a quienes trabajan y producen riqueza para hacer un frente común que permita reactivar la economía colombiana, antes de que sea demasiado tarde.

Ya Petro malgastó dos años amenazando e insultando a empresarios, destruyendo valor y desincentivando muchos sectores empresariales. Ahora, lo que corresponde al Gobierno y al propio Petro es generar actividad empresarial, aumentar el producto interno bruto (PIB), mejorar el recaudo tributario, hacer los recortes de rigor y, sobre todo, procurar que la gente que tiene empresa se entusiasme con el futuro económico de este país y no con la desgracia que desde el propio Gobierno les plantean sin cesar a los empresarios.

Es hora de que el Gobierno Petro entienda que la política va de la mano de la economía y que una crisis económica no le conviene a nadie, menos a ellos mismos. Por más fanáticos que tengan, lo cierto es que "sin plata, ni pío". HACE SEIS AÑOS MADURO TENÍA una desfavorabilidad del 75 %, según las encuestas en Venezuela. Un triunfo parecía imposible, pero para el PSUV, partido de gobierno, urnas y burlas son una misma palabra. Los principales candidatos opositores estaban inhabilitados o en la cárcel. El presidente decidía quiénes serían sus rivales y en qué momento sería el juego: cambió a su antojo el día de las elecciones. Al final la MUD, principal plataforma opositora, decidió no participar en lo que consideraba un remedo electoral. Maduro ganó con el 67 % de los votos y una abstención del 54 % según el Gobierno y del 75 % según la oposición. Ni siquiera la cifra de participación resultó confiable. La elección fue desconocida por la UE, Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima. Las felicitaciones al ganador llegaron desde China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán y Corea del Norte.

Este año la carrera para Nicolás Maduro pinta aún peor que en el 2018. Según muchos analistas venezolanos, el chavismo enfrenta la mayor amenaza de salir del poder desde su llegada en 2002. Al igual que en el 2018, la principal opositora está inhabilitada, pero en esta ocasión la MUD logró un acuerdo sobre un candidato único e irá sí o sí a las elecciones del 28 de julio. Hace menos de dos meses la mitad de los venezolanos no conocían a Edmundo González Urrutia, el repuesto de María Corina Machado en la tarjeta electoral. Sin embargo, las últimas encuestas lo dan ganador con más del 50 % de los votos, mientras Maduro no logra superar el 25 %. Pero Diosdado Cabello dice que se viene "una victoria esplendorosa".

La gran ventaja puede ser peligrosa para la oposición. A pesar del desbalance en la competencia contra un régimen que manda sobre los organismos electorales, los militares, la fiscalía, las cortes y la Asamblea Nacional, una alta posibilidad de derrota podría empujar al Gobierno a inhabilitar a González Urrutia o aplazar las elecciones. Una ventaja más cerrada hace posible que el Gobierno corra el riesgo y busque resolver luego del 28 por la vía del fraude o la negociación. Hay seis meses entre la elección y la posesión del nuevo presidente, un plazo tentador para un plan B. Pero que Maduro se mida en las condiciones actuales ya sería un avance.

Las dos cartas del Gobierno son la abstencióny la dispersión del voto entre 12 candidatos minoritarios y supuestamente opositores. De los 21 millones de votantes ya hay cuatro millones por fuera del país y de la posibilidad de marcar la tarjeta. No pudieron inscribirse. Si vota el 60 % de los potenciales 17 millones, la abstención total ya sería del 48 % y los votos efectivos serían 10 millones. Maduro ganó en 2018 con unos supuestos seis millones de votos. Podrían sostener esa misma caña y ganar. El temor a represalias por votar a un opositor, las ofertas directas a quienes señalen a Maduro en la tarjeta y una maquinaria electoral con visos militares hacen que el Gobierno pueda pelear.

Falta un mes largo para las elecciones, pero todo está por verse. Es claro que las ganas de un cambio son mayoritarias, pero Venezuela es impredecible. No habrá elecciones libres, equilibradas ni transparentes, pero hay una buena posibilidad de derrota para el PSUV. Seis años más de Maduro harían cada vez más irreversible la dictadura roja, rojita.

# EE 18 /

# Una relación respetuosa y franca

LUIS GILBERTO MURILLO\*



LA RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS tiene 202 años con escenarios y condiciones diversas. Lo ocurrido desde el 7 de agosto del 2022 muestra el nuevo enfoque de nuestras relaciones internacionales, no solo con Washington sino con el mundo: respeto e independencia.

Hemos diversificado las temáticas en una conversación franca, con muchos puntos de encuentro, pero sin esconder que tenemos diferencias. Es una relación que goza de muy buena salud.

Se tiene la firmeza en el respeto por las situaciones políticas internas, propias de la democracia, porque lo que se promueve es el diálogo y las relaciones binacionales más allá de circunstancias electorales.

Pruebas del interés común son los múltiples encuentros y llamadas de los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden, y más de 70 reuniones de alto nivel y visitas permanentes allá y acá de funcionarios de ambos países.

Son 230 reuniones con republicanos y

demócratas en la cooperación y el abordaje en el Congreso. 50 congresistas de ambos partidos han visitado el país.

No es coincidencia que en la máxima reunión anual de ambos gobiernos, el Diálogo de Alto Nivel (DAN), se juntaran en Bogotá 230 técnicos y funcionarios de los dos países y se alcanzaran 150 compromisos en ocho grupos de trabajo.

Más allá de los planes Colombia y Paz Colombia, decidimos que es necesario llevar la relación a un nuevo estadio con énfasis, enfoques y paradigmas diferentes a través de la plataforma que denominamos Plan Vida Colombia. Formularlo detalladamente es tarea central para modernizar la relación.

Tan importante es la relación que EE. UU. sigue siendo el primer generador de inversión extranjera directa, el principal destino de las exportaciones colombianas y el origen del mayor número de turistas que visita el país (25 %).

En estos meses se desarrollaron 86 agendas comerciales con el sector privado, se firmó un acuerdo de integración portuaria para agilizar las rutas de exportación y se estableció una alianza entre el Invías y USAID para mejorar vías terciarias, claves para el desarrollo rural. En términos de lucha contra el cambio climático, se cuenta con una robusta cooperación en asuntos ambientales.

En seguridad y defensa hay cifras históricas en la lucha del Gobierno colombiano contra el narcotráfico, sobre todo en acciones de interdicción, a partir del nuevo enfoque que no pone en riesgo a comunidades campesinas.

Para una migración humana y solidaria se trabaja en regularización de migrantes, control migratorio, lucha contra trata de personas, entre otros aspectos. Logramos que se estableciera por primera vez un programa de reunificación familiar, que beneficia a unos 60.000 colombianos solicitados por sus familiares en Estados Unidos.

La colombianidad en EE. UU. genera la mitad de los más de US\$10.000 millones en remesas que ingresan al país (casi tres puntos del PIB).

Colombia no baja la guardia en sus convicciones ni en el apego a sus principios de política exterior progresista, independiente y soberana. No renuncia a mantener una voz potente en los foros internacionales, a liderar causas justas, a disentir, a hacer observaciones y a buscar caminos distintos en áreas de desencuentros, así como el trabajo dinámico en áreas de encuentro. Este abordaje es la base de las relaciones contemporáneas de Colombia con Estados Unidos.

\* Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y exembajador en Estados Unidos.

# EL ESPECTADOR

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

# Cartas de los lectores

# Mañana tendremos otros nombres

Soy joven y vivimos en una generación

en que nadie cree en el amor o por lo menos la mayoría (yo me incluyo) creemos que una relación para toda una vida es algo efímero, que solo nuestros papas lo idealizaron y que muchos incluso fueron el reflejo para entender que a veces lo mejor es partir caminos y conocer otros infinitos en otros ojos. Me tomo este espacio para describir y al final desahogarme sobre cómo estamos amando y odiando los jóvenes de hoy pues, a perdón del lector, lo cierto es que vivimos en una generación en que declarar el amor hacia alguien puede entenderse como el crimen más grande en la sociedad y que incluso sólo puede compararse con otro crimen atroz como lo es la fácil tarea de eliminar a alguien por completo de nuestras vidas con un simple bloqueo en redes y círculos sociales. Es sorprendente el nivel de adrenalina que sentiremos en nuestra vida al momento de robar un primer beso o ver a alguien con ojos totalmente cegados por afecto. Pero vivir un desamor o el momento de experimentar una primera tusa es un dolor que nunca nos sentiremos completamente listos para experimentar y eso hay que afrontarlo. La verdad es que creo que nunca estaremos acostumbrados a no sentirnos correspondidos en la búsqueda por el amor de alguien. Pero es que al final la vida es tan irónica que llegarán momentos en que la persona con quien queremos estar no quiere estar con nosotros y la persona que quiere estar con nosotros no es la persona que queremos que esté con nosotros. Estoy seguro de que siempre habrá un

epitafio sobre cada amor no correspondido proclamando la llegada de uno nuevo, a veces pasajero o, incluso para unos pocos afortunados, el eterno. Por fortuna, quiero darle un alivio al lector y es que en esta vida la pasión de dar un afecto no tiene límites y la adrenalina que se siente al robar un primer beso se sentirá igual de nuevo como la primera vez que lo hicimos e incluso llegará un día en que se sienta tan correspondido como esa primera vez en que realmente vimos a una persona como si fuera el centro del mundo y nos sentimos tan vivos, como si fuéramos el todo del otro.

Escribiendo este texto, recuerdo mucho la novela de Patricio Pron a la que le robo el título. En una relación somos dos extraños que no se deben nada. Dos extraños que no tienen un pasado, pero sí un futuro. Un futuro confuso, pero no tan confuso para no querer conocerlo. Un futuro que no sabemos si llega mañana, en un domingo común sentados en una sala, en una tarde de marzo conociendo a los padres del otro o en una vida juntos que bien sabe puede acabarse en unos meses; al final, mañana tendremos otros nombres. Carlos David Suárez Cabrera



# DE LABIOS PARA AFUERA



Sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación".

Central Unitaria de Trabajadores, sindicato que, junto a FECODE, se une al paro nacional. A pesar de apoyar al Gobierno, se oponen a la nueva ley estatutaria de educación que se construyó con consensos dentro del Congreso.

# EL HOMBRE NACE BUENO Y LAS REDES SOCIALES LO CORROMPEN

# La reelección del presidente Petro

GONZALO MALLARINO



ES PERFECTAMENTE VÁLIDO QUE el presidente Petro tenga la aspiración de gobernar cuatro años adicionales. Lo que es fundamental es que en ese intento no viole el régimen constitucional.

Santos lo hizo en un momento en el que la Constitución permitía dos mandatos consecutivos. Uribe lo hizo cuando la Carta Política no lo permitía, pero logró que sus correveidiles sobornaran a unos congresistas y continuó cuatro años más, haciéndoles trampa a las normas vigentes. Por poco sigue con sus mentiras y se va a 12 años, pero por fortuna la Corte Constitucional se lo impidió.

Que el presidente Petro consiguiera gobernar cuatro años más sin observar los preceptos constitucionales es tan viciado jurídicamente como lo que hizo Uribe. La diferencia es que Uribe tenía el apoyo fervoroso de las llamadas clases dirigentes, que veían en él al mesías, al salvador providencial de Colombia, ¡gran error! Petro no tiene el apoyo de los que llevan manejando el Estado colombiano durante más de 200 años, en su lugar tiene su rechazo vehemente y su desprecio manifiesto.

Yo creo que el presidente Petro está gobernando mal. No va ni siquiera en camino de solucionar los tremendos problemas que tiene el país y el tiempo ya se le está acabando. Creo que se ha equivocado gravemente y que sus equivocaciones han producido y pueden seguir produciendo en el tiempo que le queda más violencia, más muertes, más desolación y más pobreza.

Pero esa es mi visión personal. El hecho concreto es que está en su derecho de aspirar, como presidente, a gobernar cuatro años más, siempre que, insisto, respete la Constitución. El asunto por verse es si lograría las mayorías en el Congreso y en las urnas.

A mí no me asustan los gritos y las vindictas de sus oponentes políticos, cuando dicen con la boca llena: "¡Petro se quiere perpetuar en el poder!". Yo no me impresiono con eso. Primero, por venir de quienes viene, de pusilánimes como los expresidentes Duque y Pastrana, o de personajes ominosos como el mentado Uribe. Y segundo, porque, a pesar de todo, Colombia es fuerte institucionalmente, sus cortes y sus entes de control funcionan. Institucionalmente, esta Colombia de hoy no es un "paisucho", no es una "republiqueta". No.

Pero, además, en los gritos enardecidos de "Petro se quiere perpetuar en el poder" se ve sectarismo, fobias ideológicas, intereses particulares. Esos gritos son mentirosos, falaces. A mí eso no me moviliza, no me importa y no me asusta para nada. Lo importante aquí es que si el presidente se quiere reelegir, lo intente cumpliendo sagradamente la Constitución.

Envío. Qué poderoso equipo profesional el de la Clínica del Country. Acaba mi familia de pasar por un trance médico muy delicado y nos sacaron adelante. Además, con empatía, con sensibilidad humana. Estamos muy agradecidos. Lo único malo es que sobre la carrera 15 hay una discoteca que pone música a todo volumen las 24 horas. Justo frente al pabellón de hospitalizaciones pediátricas. Es insoportable.

Escanea el código QR

agroalimentarios: agroecología y otros enfoques innovadores - contribuciones para la COP16 de Biodiversidad" fue el escenario de una nutrida discusión entre expertos nacionales e internacionales, visualizando el camino de la transición









www.elespectador.com/ambiente/bibo

hacia una producción de alimentos más limpia, saludable y sostenible.









# Música



Carlos López dirige The POP (The Philharmonic Orchestra Project) en su gira por 30 escenarios estadounidenses. /Cortesia Eric Rojas.



ALBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ

agonzalez@elespectador.com @albertosartre

Desde el primer segundo y en la primera canción del álbum escuchas el sonido de los violines. Te acompañan los instrumentos de la Filarmónica de Praga. Estás escuchando música clásica pura y dura y, de repente, escuchas una voz que no encaja. Escuchas a Bad Bunny y quieres dejar de escuchar, pero recuerdas que, en realidad, estás escuchando su más reciente disco.

"Es el resultado de una visión muy ecléctica y muy de vanguardia que tiene Benito. El siempre está rompiendo esquemas", asegura Carlitos López, quien hace parte de la producción de esta canción, en entrevista para El Espectador.

Marcos Efraín Masís, conocido como Tainy, el productor de este álbum, lo contactó y le contó la idea. López grabó con una orquesta de 42 músicos, aunque tuvo que adaptarla

The Philharmonic Orchestra Project. Una producción que duró una semana. Un tiempo que no encaja con la inmediatez de las creaciones urbanas ni con la dedicación de los ensambles de música clásica.

"Dos días antes de que iniciara el tour Benito me llamó y me dijo: 'Mira, sabes qué, me encanta tanto la orquesta. Quiero que ustedes abran el show. Quiero que la gente llegue y se encuentre con música clásica'. Me tocó encerrarme en la habitación del hotel dos días, escribiendo a lo Mozart, para hacer quince minutos para una orquesta sinfónica", relata Carlos López, doctor en Dirección de Música Clásica, a quien en la industria llaman Carlitos.

De su encierro en su cuarto de hotel, salieron tres oberturas y tres canciones para el show, el cual rotaría por treinta escenarios estadounidenses. "Nadie sabe", "Mónaco" y, el cierre de la parte orquestal, "Mr. October" hacen parte de esta adaptación. "Benito está haciendo una labor de educación musical que nadie ha hecho", agrega el direcaunque sus críticos piensan que el puertorriqueño está haciendo justo lo contrario.

# ¿Qué le dice la ortodoxia de la música clásica? ¿Le dan mucho palo?

Hace un rato decíamos que todo esto tiene un precio y yo he decidido pagarlo. Quiero vivir mi vida de músico con la absoluta libertad de que pueda navegar la música que me gusta. De todo lado me dan bate, los clásicos y los no clásicos, pero casi que es una buena señal porque te estás metiendo en zonas donde nadie se quiere meter.

## ¿Cuándo decidió pasar de la música clásica al "mainstream"?

Les dije a todos mis amigos clásicos que a mí me gustaba el pop, el rock, y todo el mundo dijo: "A este tipo se le corrió la teja". Me vine para Estados Unidos a estudiar Producción y ahí empecé a trabajar con Marc Anthony, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Fonseca, Diego Torres, Alejandro Sanz y otros. Luego volví a la academia, hice un máster en Coma 32 para que sonara en vivo con tor colombiano sobre el boricua, posición Clásica y con la tesis

de grado me gané un Grammy y luego, el siguiente año, volví a ganar otro, pero con Alejandro Sanz, o sea, ya, ahí estaba esa disparidad. Entonces, cuando tenía como 28 años, salí del clóset de la música clásica v me fui de frente con el mundo del mainstream.

## Se habla de la música clásica como algo muy virtuoso, ¿cuál cree que sea el virtuosismo del "mainstream"?

Es una pregunta genial porque la gente asume que el músico clásico es mejor que el popular y eso es incorrecto. El clásico es un músico que fue entrenado bajo los parámetros de la educación musical de Occidente, pero convive con muchas paradojas de esa formación que el músico popular no, pero desarrolla un oído brutal porque no puede leer (partituras). Estar en la mitad es oro porque puedes tener la espontaneidad de uno y, al mismo tiempo, la teoría musical, del otro.

# ¿Cuál es el género popular que más le ha costado adaptar?

Soy muy pop y muy rock, entonces ahí me muevo como pez en el agua. He hecho también música tropical y mexicana y esos requieren más estudio, pero también se hace porque la música es una sola.

Luego pregunté por aquellos músicos que le han complicado la vida, pero Carlitos prefirió no mencionarlos. Entonces opté preguntarle por Bad Bunny. Lo definió como una persona tranquila, calmada, cariñosa y sin ego, que contrasta con lo que dice su canción "Nadie sabe", que abre su más reciente álbum.

La seguirás escuchando y pensarás que es un tipo con mil egos, aunque Carlitos diga lo contrario. Dirás que Bad Bunny no es un buen intérprete, aunque Carlitos crea que "afina muy bien". Pensarás que Benito es de aquellos artistas en cuerpo ajeno, aunque el director colombiano asegure que él mismo es la cabeza detrás de su marca. Pero hay algo que Carlitos afirma que no lo sabe él, ni sus críticos ni tú ni nadie. Nadie sabe lo que pasará mañana Los que son más distantes a mí. con Bad Bunny. Nadie sabe.

# **Deportivas**

## Vuelta a Suiza

El ciclista belga Thibau Nys ganó ayer la tercera etapa de la Vuelta a Suiza, en la que el italiano Alberto Bettiol asumió el liderato. Nairo Quintana se retiró debido a una caída el lunes y Egan Bernal es el mejor colombiano, puesto 17, a 16 segundos.

# Final de la NBA

Desde las 7:30 p.m., con transmisión por ESPN, se juega hoy el tercer partido de la gran final de la NBA, entre los Mavericks de Dallas y los Celtics de Boston, que ganaron los dos primeros duelos de la serie al mejor de siete.



## Doblete de CR7

Con dos goles de Cristiano Ronaldo y uno de Joao Felix, la selección de Portugal venció 3-0 a Irlanda en su último partido amistoso antes de la Eurocopa, que se disputará en 10 ciudades de Alemania, del 14 de junio al 14 de julio.

# Oro para Rentería

Camino a su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la luchadora colombiana Tatiana Rentería logró la medalla de oro de la categoría 76 kilogramos en el campeonato Polyák Imre & Varga János Memorial, que se llevó a cabo en Budapest, Hungria,

# Deportes

Santa Fe y Millonarios, semifinalistas

# Liga Femenina: ¿cómo llegan los equipos a los cuadrangulares?

Luego de 15 fechas se definieron los ocho equipos que lucharán por dos cupos a la final del torneo local. Atlético Nacional y América de Cali son los favoritos, pero los clubes tradicionales de Bogotá esperan dar el golpe y quedarse con la estrella del año.



**KEVIN STIVEN** RAMIREZ QUINTERO

kramirez@elespectador.com 

La octava edición de la Liga BetyPlay Femenina llega a un punto histórico, ya que por primera vez se disputarán los cuadrangulares en este torneo, que promete emociones intensas y el despliegue del talento de los ocho mejores equipos que lucharán por definir a los dos finalistas que disputarán el título del año.

Los clasificados son Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios FC, Alianza FC, Llaneros FC e Independiente Medellín. Las verdolagas y las escarlatas serán las cabezas de sus grupos y cuentan con la ventaja deportiva -o punto invisible-, por finalizar en la primera y en la segunda posiciones en la tabla general.

Nacional terminó puntero con 34 puntos, seguido por América con 33, y Santa Fe fue tercero

Nacional es el principal candidato para quedarse con la estrella, tras terminar invicto en la fase regular, sumando 40 goles a favor y tan solo seis en contra.

con 27 unidades, una más que el Cali (26). Millonarios sumó 24, Alianza 22, Llaneros 20 y Medellín, el último clasificado, 19.

Nacional es el gran favorito después de conservar su invicto tras 15 jornadas en las que sumó 40 goles a favor y tan solo seis en contra. No solo derrotó a sus principales rivales, sino que también registró importantes goleadas: a Santa Fe, campeón del año pasado, y a Millonarios los derrotó por 4-0; a Pereira lo venció por 6-0, a Real Santander le ganó por 8-0 y cerró su participación en la fase regular con una goleada al Cúcuta por otro 6-0, que le aseguró el liderato.

Marcela Restrepo, con nueve goles y cuatro asistencias, es la goleadora del equipo verdolaga y de la Liga Femenina. Junto a ella se destacan jugadoras como Yisela Cuesta, Daniela Montoya y Yoreli Rincón, quien no fue tenida en cuenta por la selección femenina de Colombia para sus partidos de preparación de cara a los Juegos Olímpicos, pese a una campaña en la que suma cinco goles y tres asistencias, siendo el eje del plantel.

Estos números respaldan el proceso del equipo antioqueño, que en la edición de la Copa Libertadores Femenina del año pasado, que se disputó en el país, finalizó en tercer lugar, siendo el mejor equipo colombiano del certamen.

Sin embargo, Nacional no puede cantar victoria tan rápido. Con un punto menos en la clasificación de la fase regular aparece América de Cali, que fue uno de Liga Femenina, en la que suman Pereira, Junior y Llaneros.



Yoreli Rincón es una de las principales figuras del torneo. / Mauricio Alvarado

los cuatro equipos que le sacaron unidades al verdolaga en una final adelantada, que finalizó 1-1. Las escarlatas, con líderes como María Córdoba, Íngrid Vidal y Gisela Robledo, han construido un equipo sólido con el que lograron destacadas victorias ante Deportivo Cali, Pasto, Millonarios, Independiente Medellín, Pereira y Junior, al que golearon

por 6-2 en Barranquilla. Por detrás de las "superlíderes" están Santa Fe, Cali y Millonarios. Las leonas, máximas ganadoras en la historia de la Liga Femenina, buscan repetir campeonato y sumar su cuarto titulo. Este semestre tienen un balance de ocho partidos ganados, tres empates y tres derrotas. Entre sus victorias más importantes aparecen las conseguidas ante Pereira, Junior y Alianza. Pese a sufrir varias bajas al inicio del torneo, encontraron balance con jugadoras de experiencia, como la arquera Yessica Velásquez, y mediocampistas jovenes, como María Camila Reyes y Karla Viancha.

Las azucareras, por su parte, mantuvieron un buen rendimiento en la octava edición de la

siete victorias, cinco empates y dos derrotas. Sus principales partidos ganados fueron contra Santa Fe, Internacional de Palmiray Pasto. Entre sus filas cuentan con Luisa Agudelo, arquera de la selección de Colombia Sub-20, e Íngrid Guerra, la goleadora del equipo, con tres tantos.

Deportivo Cali cerró la fase de Todos contra Todos con un empate sin goles contra Millonarios, que regresa a unas semifinales del torneo colombiano tras dos años de ausencia. El equipo albiazul fue protagonista en el mercado de fichajes, pues contrató a Angie Vega como entrenadora y a más de 20 jugadoras, entre las que se resaltan Liana Salazar, Daniela Garavito y Diana Celis, exjugadoras de Santa Fe, junto a Adriana Ojeda, Daniela Castellanos y Tatiana Ariza, quien regresó al equipo y es la goleadora de las embajadoras, con seis tantos.

Justamente Ariza fue la autora del gol con el que Millonarios venció por primera vez a Santa Fe en la Liga Femenina. Las embajadoras, en su objetivo de conseguir su primera estrella, lograron victorias fundamentales ante

Alianza, Llaneros e Independiente Medellín cierran el grupo de los clasificados a los cuadrangulares. Las del Valle del Cauca, equipo que se conformó este año a través de la combinación entre Alianza y Yumbo, consiguieron su clasificación con victorias ante América de Cali, Pasto y Deportivo Cali.

Pese a un rendimiento irregular, Llaneros logró el séptimo puesto tras seis victorias, dos empates y seis derrotas. Leydi Cobos, con cuatro goles, es la jugadora más determinante de este equipo que goleó a Junior por 3-0 y le empató a Nacional.

Finalmente, Independiente Medellín, que descansó en la última jornada, consiguió clasificar con cinco victorias, cuatro victorias y cinco derrotas; los mismos resultados de Equidad, que quedó en la novena posición, pues a pesar de que le ganó 4-3 a Junior, le hicieron falta tres goles para superar al conjunto antioqueño.

Pese a lo logrado, queda un sin sabor respecto al apoyo a la Liga Femenina, que todavía puede mejorar en aspectos como la transmisión de los partidos y el ingreso de hinchas a los estadios.

# Jhon Jáder Durán, cerca de Chelsea

Chelsea volvió a mostrar su interés por el delantero del Aston Villa, Jhon Jáder Durán. El colombiano fue un objetivo para el equipo en la ventana de transferencia de enero y está nuevamente en la mira del club londinense para este verano. Según el periodista

italiano Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes en Europa, el acuerdo va por buen camino. "Se produjeron acercamientos iniciales entre Chelsea y Aston Villa, que valora a Durán en una cifra entre 35 a 40 millones de euros. Se entiende

que Durán da prioridad al Chelsea sobre los clubes italianos". El delantero está en concentración con la selección de Colombia en Estados Unidos preparando el partido amistoso del sábado contra Bolivia y la Copa América 2024.

# Deportes



Mariana Pajón es la deportista colombiana más ganadora de los Olímpicos. / Getty Images

La UCI confirmó los cupos del BMX

# Colombia ya igualó, para París 2024, los deportistas que clasificó a Tokio 2020

# REDACCIÓN DEPORTES

La Unión Ciclística Internacional (UCI), que finalizó ayer su ciclo de clasificación olímpica, confirmó los cinco cupos que Colombia tendrá en el BMX de París 2024. Aunque la delegación nacional ya tenía en sus cuentas esos cupos, la oficialización de los nuevos deportistas que irán a los Juegos Olímpicos le permitió pasar al país la barrera de los 70 atletas. La cifra es importante, pues los colombianos que estarán en Francia, como mínimo, ya serán los mismos que estuvieron en Tokio 2020.

Por el momento, cuando aún faltan por cerrarse varias clasificaciones en atletismo, breaking, tiro con arco, tenis, golf, skateboarding y BMX freestyle, Colombia tiene 71 deportistas con tiquete en las justas en disciplinas como fútbol, atletismo, natación, lucha, gimnasia, boxeo, ecuestre, tiro con arco, vela, esgrima, levantamiento de pesas, ciclismo, canotaje y triat-

El BMX es el más reciente que se une a la lista y tendrá, en París 2024, dos mujeres (Mariana Pajón y Gabriela Bollé) y tres hombres (Carlos Ramírez, Diego Arboleda y Mateo Carmona). Los cupos llegaron a través del escalafón de la UCI, donde Colombia quedó en el segundo lugar en la rama masculina y quinto en la femenina, con 12.519 puntos y 10.195 unidades, respectivamente. Desde que la disciplina se volvió olímpica, en Beijing 2008, Colombia no llevaba una delegación tan numerosa de varones, con tres fichas. Entre las mujeres, será la primera vez que Colombia esté representado por dos corredoras; de BMX freestyle.

hecho, la clasificación de Pajón era una de las más esperadas. La antioqueña, oro en Londres 2012 y Río 2016, y plata en Tokio 2020, llega con el sueño de conseguir su cuarta medalla olímpica. La de Medellín es la deportista colombiana más laureada de la historia y en París 2024 busca extender su legado. Tendrá en Bollé a su relevo generacional. La caqueceña de 23 años competirá en sus primeras olimpiadas después de no lograr llegar a Tokio 2020, justas en las que perdió su clasificación por apenas un puesto en el ranking.

En cuanto a hombres, Carlos Ramírez, doble medallista olímpico con bronces en Río 2016 y Tokio 2020, será la cuota de experiencia en una delegación que llega con dos ciclistas novatos en participaciones olímpicas. Diego Arboleda, que viene de liderar el ranking mundial en 2022, será una carta importante, y Mateo Carmona, que le ganó el pulso Juan Esteban Naranjo, llega como el mejor sub-23 colombiano y será la apuesta del equipo.

En los próximos días, Colombia espera confirmar nuevos cupos. La próxima cita de gran importancia es la que afrontarán Valentina Acosta, Maira Sepúlveda y Ana María Rendón, que buscan el cupo por equipos en el tiro con arco. Las arqueras nacionales competirán en el Torneo Final de Clasificación Olímpica que se celebrará, del 14 al 17 de junio, en Antalya (Turquía). Este certamen es el último que entrega tiquetes a París 2024 en esta disciplina deportiva. El fin de semana, además, en los Olympic Qualifier Series (OQS) se definen los tiquetes en skate, breaking y

# HOY



# DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL



En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, reflexionamos sobre la importancia de proteger los derechos de la niñez y asegurar que todos puedan disfrutar de su infancia, educación y desarrollo pleno.

En América Latina y el Caribe, 8,2 millones de niños y niñas se ven afectados por esta situación, según Unicef.

#InfanciaLibre #EquidadElgualdad #DerechosDeLosNiños









Escanea el siguiente código QR



**UNA INICIATIVA DE:** 



# Sudoku

|   |   |   |   |   | 1 |   |   | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 7 | 3 |   | 4 |   |   | 5 |
|   | 5 |   |   |   |   | 2 |   | 3 |
| 4 | 9 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   |   |   | 9 | 1 |
|   |   |   | 7 | 8 |   |   |   |   |
|   |   | 1 |   |   | 5 |   | 6 |   |
| 7 | 6 |   |   | 4 |   | 3 |   |   |
|   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |

|   | 4 |   |   | 3 |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   | 2 |   |   |   | 6 |   |   |
|   |   |   | 4 | 6 | 5 |   |   |   |
|   |   |   |   |   | 6 |   | 3 | 9 |
|   |   | 7 |   |   | 3 |   | 6 |   |
|   |   |   |   | 7 |   | 4 |   | 8 |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | 7 |   |   | 9 |   | 5 | 1 |   |
|   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |

# Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

|                                    | 3                              | 11-0-17-0                  |                                               |                                       |                                              |                         |                           |                                         |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| -                                  |                                | 3                          |                                               | Muy<br>agrade-<br>cido (2)            | Te quedes<br>con lo<br>ajeno                 | Lance de<br>esgrima     | Mamí-<br>feros<br>félidos | Pueblo de<br>Yaracuy,<br>Vene-<br>zuela |
| 10                                 | 0                              | 31                         | Afección<br>pulmonar                          |                                       |                                              |                         |                           |                                         |
| 2                                  |                                | 7                          | Girar,<br>voltear                             |                                       |                                              |                         |                           |                                         |
|                                    | La<br>médica<br>examina<br>(1) | Lenguaje<br>para<br>ciegos | Aireador<br>de colgar<br>Invertido,<br>ordene |                                       |                                              |                         |                           |                                         |
| ABC                                |                                |                            |                                               |                                       |                                              | Está mal<br>y<br>Maruja |                           |                                         |
| Maqui-<br>naste                    | )                              |                            |                                               |                                       |                                              |                         |                           | Pone en ascuas                          |
| Señora en<br>buen<br>estado        | )                              |                            |                                               |                                       | Bien, ya<br>Invertido,<br>produz-<br>ca orin | )                       |                           |                                         |
| Cami-<br>náselas<br>hacia<br>atrás |                                |                            |                                               |                                       |                                              |                         |                           |                                         |
| Terruño<br>de<br>Einstein          | )                              |                            |                                               | Inv.,<br>fastidiad<br>Cama<br>inglesa | )                                            |                         |                           |                                         |
| 2 palos<br>de 50                   |                                |                            | Prefijo<br>para 2<br>Símbolo<br>lítico        |                                       |                                              | 1                       | 1                         | 7                                       |
| Máquina<br>de enviar<br>mensajes   |                                |                            |                                               |                                       |                                              | 1                       | 1                         |                                         |
| Estéril,<br>yermo                  | )                              |                            |                                               |                                       |                                              |                         | 1                         |                                         |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Feudo, Inter, As, Se, Pacifica, Ético, On, Dedales, Ino, Idea, Ad, Acuda, Tia, Ramal, Ánimo. Verticales: Pediatra, Atendian, Ácido, Ami, Física, AM, En, Folículo, Ut, Edu, Descosed, Orean, AA.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

**Géminis** (22 may. - 21 jun.) Últimamente te castigas mucho por tus decisiones y eso no es nada acertado. Asúmelas con madurez y en vez de retroceder, avanza. Palabra del día: Paciencia.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)
Las responsabilidades
emocionales te están
agobiando. Hay que soltar
a aquellas personas que no
van en tu misma sintonía.
Palabra del día: Orden.

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Trata de actuar de
una forma prudente y
controlando tus emociones
para no "estrellarte" con
cosas inexistentes.
Palabra del día: Confianza.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) No pierdas el impulso ahora por estar desviando tu atención en lo que no es necesario. ¿Vas a sacrificar todo por una persona? Palabra del día: Conexión. Libra (24 sep. - 23 oct.)
No te quedes sentado
esperando algo que no va
a pasar. Seguramente hay
mejores cosas afuera, que
en el escenario actual.
Palabra del día: Aprender.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) El dolor está empezando a pasar, pero quizá lo más importante que pasó en este proceso es que aprendiste a valorar. Palabra del día: Practicidad.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.)
No te estás comunicando
bien y estás confundiendo
a la otra persona con
tu comportamiento tan
cambiante. iCuidado!
Palabra del día: Autonomía.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Es conveniente que
reestructures tu vida, solo
de esta forma podrás
materializar tus nuevos
proyectos e intereses.
Palabra del día: Afianzar.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) A veces es bueno que bajes un poco la guardia porque esto te está generando mucho malestar e intranquilidad. Palabra del día: Separar.

Piscis (20 feb. - 20 mar.)
Esta será una semana
de retos constantes que
te permitirán hacer una
evaluación de lo que quieres
mantener en tu vida.
Palabra del día: Control.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Debes mostrar un poco
prudencia en el trato con
las personas que conociste
hace poco. Muchas veces
hablas de más. Palabra
del día: Dirección.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Sabrás cómo descubrir
las debilidades de
esa persona que hace
meses quiere debilitar
tu energía. Palabra
del día: Prudencia

MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024 / EL ESPECTADOR / 23

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y iduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

**Empleos** 

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

Negocios

Maguinaria

Vehículos

Otros

10 » Módulos

Servicios

Turismo

11 » Judiciales

12 » Exeguiales

# Clasificados

Ordene su aviso EL ESPECTADOR 2627700 313 889 4044 321 492 2547

### Tarifas:\*

- » Palabra \$1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- » Edictos \$81.345

## Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- Transferencias bancarias
- \* A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

# **Edictos**

## Avisos

AVISO DE CIERRE DE TOMA DE MUESTRAS: EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2024, SE CIERRA DEFINITIVAMENTE LA TOMA DE MUESTRAS DE LA CALLE 112 NO. 17 - 35. LOS RESULTADOS SIN RECLAMAR QUEDAN EN LA RECEPCIÓN, PRIMER AVISO, HI

YO JUAN CAMILO MONTENEGRO ALARCÓN. Notifico al público en general y/o interesados, mediante los trámites previstos en el artículo 398 del Código General del proceso, que solicito cancelación del siguiente Título Valor expedido por el BANCO DE BOGOTÁ S.A en la oficina CENTRO COMERCIAL ISERRA 100, ubicada en la Transversal 55 N° 981-66 Local 107, de la ciudad de BOGOTÁ, el cual se encuentra en estado de extravio. El título de valor cuenta con las siguientes características: Clase de título: C.D.T. Número del título Valor: 3800011362076. Valor: \$10.000.000. Fecha de apertura: 06 de mayo de 2019. Plazo: 12 meses, H2

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA Y EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL RISARALDA. HACEN SABER: Que el día 03 de mayo de 2024, falleció en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) el señor Luis Evelio Galeano Treios, quien se identificó con CC. 4350039 de Apía (Risaralda), quien era docente pensionado y afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Para el cobro de la sustitución pensional, salarios y demás emolumentos que se puedan adeudar. Se presentó en calidad de esposa la señora Ana Liria Villa Ríos, identificada con CC. 25191975 de Santuario (Risaralda). Las personas que se crean con igual derecho al pago de dichas prestaciones sociales deben hacerlo valer dentro del término de treinta (30) días siguientes a partir de la publicación del presente aviso. H3

BANCO CAJA SOCIAL. Su banco amigo. CERTIFICA: Que el (los) cliente(s) ETELVINA NEUTA DE GALINDO Identificado con CC 41378092. Actualmente tiene(n) el producto CDT, radicado(a) en la oficina BOSA, con las siguientes características: Certificado No: 25001497077/01 Tipo: CDT Fijo Fecha de apertura: 10 de Diciembre de 2015 Fecha de renovación: 10 de Diciembre de 2023 Fecha de vencimiento: 10 de Junio de 2024 Tasa EA: 9.50% Tasa nominal: 9.284495% Plazo (días): 0180 Valor de apertura: \$3,025,577.00 Valor de renovación: \$3,025,577.00 Modalidad de pago: Período vencido Estado: Vigente. Si presenta intereses pendientes de pago. Titularidad: Individual Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0637 PARQUE FONTIBON de la ciudad de BOGOTA, el día Jueves, 06 de Junio de 2024. Cordialmente, Vicepresidencia de Banca Masiva. H5

EDICTO. Se informa que el pasado 25 de Abril de 2024 falleció el señor. HERNAN RICAURTE CAICEDO (QEPD) quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 17019170. Está publicación se hace con el fin de informar a las personas que crean tener derecho sobre sus acreencias para que se presenten con quien en vida fue su esposa la señora GLADYS BARRETO en la ciudad de Bogota, H12

AVISO DE TRANSFERENCIA. FAIRLI PINEDA BONILLA de C.C. No. 65'727.350, Gerente de SERVICENTRO SAN CRISTOBAL S.A., Nit No. 809006998-7, propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO SAN CRISTOBAL con matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de Ibagué No. 121511 del 20 de febrero del 2000, conforme y para los efectos del artículo 528 del Código de comercio, doy AVISO a ACREEDORES DETERMINADOS Y POR DETERMINAR del indicado establecimiento, localizado en la calle 20 No. 12-57 Sur de la ciudad de Ibagué, que este se enajenó a título de venta desde el 5 de junio del 2024, a la sociedad SINERGIA ASESORES S.A.S. de NIT No. 900780549-1.

Gerente, H13 TOLIMA. - Municipio de Saldaña -PRIMER AVISO - República de Colombia Departamento del Tolima - Municipio de Saldaña - EDICTO POR PENSIONADA DE SUSTITUCIÓN FALLECIDA PARA EL PAGO DE MESA DE - PENSIÓN PROPORCIONAL Nit: 800100140-4. La Alcaldía Municipal de Saldaña Tolima; INFORMA que la señora OLIVA LOZANO DE GUZMAN, quien en vida | diante Acta No. 040/ de fecha 11 JUN 2024

Número 28.896.646 de Purificación; falle- | un periódico de amplia circulación nacional | ció el día 27 de septiembre de 2023, Según Registro civil de defunción No. 06000193. quien se encontraba disfrutando de sustitución pensional, reconocida y pagada por el Municipio de Saldaña Nit: 800100140-4. En consecuencia, quienes se crean posibles beneficiarios con igual o mejor derecho a reclamar la mesada proporcional, deberán presentarse en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Saldaña-Tolima, Calle 16 No. 16-18 Barrio Centro, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de publicación del primer aviso. Con el fin de acreditar su derecho presentando la respectiva soportes exigidos por la Ley. (07 de junio de 2024) PRIMER AVISO HERNAN RIVERA. ALCALDE MUNICIPAL H14

## Notarias

**EDICTO.** LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA (E) DEL CÍRCULO DE YOPAL. EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto, en el trámite Notarial de Liquidación de Herencia del señor GUILLERMO GUEVARA, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía No. 9.650.103 de Yopal Casanare, quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C. el día treinta (30) de marzo de 2021. siendo último domicilio y asiento principal de sus negocios la ciudad de Yopal Casanare. El trámite fue admitido por este despacho mediante Acta No. 024 - 2024 de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinticuatro (2024). Se ordena la publicación del presente Edicto en un diario de amplia circulación Nacional y en una radiodifusora local, en cumplimiento del artículo 3° del Decreto 902 de 1988 modificado por los artículos 3° y 4° del Decreto 1729 de 1989. Se fija el presente Edicto en lugar público de la Notaría hoy siete (07) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), por el termino de diez (10) días hábiles, siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.). MARIA CONSTANZA CRISTANCHO GROSSO. Notaria Segunda (E) el Circulo de Yopal. Resolución No 05453 del 27 de mayo del año 2024, expedida por SNR. Elaboró: JSEBASTIANHROJAS. (Hay firma y sello). H4

NOTARÍA ÚNICA ARMERO GUAYABAL TOLIMA. EDICTO. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente Edicto en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante ALBA TERESA GAMBOA DE GALINDO quien en vida se identificará con la C.C No. 28.603.026 de Armero (Guayabal), falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el día 10 de febrero de 2021, Registro Civil de defunción de la Notaria Veinte (20) del Círculo de Bogotá con Indicativo Serial No.10203639, número del certificado de defunción 727135171, siendo uno de los últimos domicilios y uno de los asientos de sus negocios el Municipio de Armero Guayabal; Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 012 del 07 de mayo de 2.024, se ordena la publicación de este edicto conforme al numeral 2º, Artículo 3º del Decreto 902 de 1988 en el periódico EL ESPECTADOR y en la radiodifusora local si existe, ordenándose además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente Edicto se fija hoy seis (06) del mes de junio de Dos Mil Veinticuatro (2024), a las 8:00 horas. EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ. Notario Único Del Circulo De Armero Guayabal Tolima. (Hay firma y sello). H6

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante MARTHA DEYANIDE FIGUEREDO ARIAS poseedora de la cédula de ciudadanía No. 24.227.862 de Aquazul, cuyo último domicilio fué la ciudad de Aguazul Casanare, donde tenía el asiento principal de sus negocios. quien falleció en la ciudad de Bogotá D.C., el dia 10 DE OCTUBRE DE 2019. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mese identificaba con la cédula de ciudadanía | se ordena la publicación de este EDICTO en

y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO ORFILO GONZALEZ se publica hoy: CRISTANCHO. Notario Único de Aguazul. (Hay firma y sello). H7

NOTARÍA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL. EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante ENRIQUE AVILA SOLER poseedor de la cédula de ciudadanía No. 1.125.996, cuyo último domicilio fue la ciudad de Aguazul Casanare, donde tenía el asiento principal de sus negocios, quien falleció en la ciudad de Yopal Casanare, el día 27 DE FEBRERO DEL 2024. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 039/ de fecha 11 JUN 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordénase además su fijación en lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hov: ORFILO

GONZALEZ CRISTANCHO. Notario Único de 1 Aguazul. (Hay firma y sello). H8

NOTARÍA ÚNICA OROCUÉ. EDICTO. PATRIMONIO DE FAMILIA. El Notario Único del Círculo de Orocué Casanare EMPLAZA a todas las personas que se Consideren con derecho a presentar oposición en calidad de acreedoras, del Tramite Notarial de Constitución de PATRIMONIO DE FAMILIA INEMBARGABLE, de la Señora YURI PAOLA VELANDIA PONARE mayor de edad identificada la cedula de ciudadanía número 1.117.323.484 expedida en Orocué, Casanare sobre siguiente inmueble lote urbano ubicado en la KR 9 # 5 - 103 BARRIO LOS ESCALONES en el municipio de Orocué, Casanare identificado con matrícula inmobiliaria No 086-8854 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Orocué, con cedula catastral No 010000 260001 000. Solicitud presentada mediante radicado de fecha veinticuatro (24) de abril de Dos Mil veinticuatro (2024) y se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50. Del Decreto 2817 de 2006, ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaría por el termino de quince (15) días. El presente edicto se fija hoy 15 del mes de Mayo del año Dos Mil veinticuatro (2024) a las 8:00 a.m. EDGAR ALBERTO ALBARRACÍN GIL. Notario | mil veinticuatro (2024), a las ocho (8:00) de | H11

Unico del Círculo de Orocué (Casanare). (Hay firma), H9

NOTARIA 40 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. VICTORIA C. SAAVEDRA S. NOTARIA. Icontec ISO 9001:2015 Certificado No. CO-SC4363-1 Fecha Vencimiento: 2024-12-21. EDICTO. LA NOTARIA CUARENTA (40) DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C. HACE SABER: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en un periódico de circulación nacional, en el trámite notarial de Liquidación Sucesoral INTESTADA de la causante ANA JOSEFA CÁRDENAS MORENO, quien falleció en Bogotá, D.C., el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil cuatro (2004), siendo su último domicilio y el asiento principal de sus negocios la ciudad de Bogotá, D.C., ADMITIDO el trámite respectivo en esta Notaría mediante Acta número Cero Veintiocho (028) del cuatro (04) de junio de dos mil veinticuatro (2024). Se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de circulación nacional y en una radiodifusora de Bogotá, D.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo Tercero (3ro.) del Decreto novecientos dos (902) de mil novecientos ochenta y ocho (1988), ordenándose además su fijación en un lugar visible de la Notaria por el término de diez (10) días. El presente EDICTO se fija hoy cuatro (04) de junio de dos

la mañana. VICTORIA CONSUELO SAAVEDRA SAAVEDRA. NOTARIA CUARENTA (40) DE BOGOTA D.C. (Hay firma y sello). H10

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Superintendencia De Notariado Y Registro. Notaría Unica De Garagoa (Boyacá). ACTA No. 53 - EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CÍRCULO DE GARAGOA, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a la herencia a título universal o singular, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico en el trámite notarial de liquidación extrajudicial sucesoral del(a) causante CAMILO ROA C.C. SIN DATOS, quien(es) falleció(eron) en PACHAVITA, el(los) día(s) DIECISÉIS (16) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (1995), se ordena la publicación en un periódico de circulación Nacional y en la radiodifusora local en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º., del Decreto 902 de 1.988, ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaria por el término de diez (10) días. Garagoa, VEINTITRES (23) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024). EL NOTARIO. El presente edicto se fija siendo las 08:00 a.m., hoy VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2024. EL NOTARIO. El presente edicto se desfija siendo las 06:00 p.m., hoy SIETE (07) DE JUNIO DE 2024. EL NOTARIO. Elaboro: Edgar Martinez. (Hay firma y sello).

# **Avisos de Ley**

# CARCO S.A. con NIT Nº 860.000.189-3

Informa a todas las personas que se consideren con derecho a reclamar la liquidación de prestaciones sociales conforme al Artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, del empleado GIOVANNY EDUARDO BARRIOS CHARRASQUIEL (Q.E.P.D), quien se identificó con CC Nº 8.693.712 de Barranquilla y falleció el pasado 25 de mayo de 2024. Se les solicita acercarse a la Calle 13 # 43-64 en Bogotá, oficina de Recursos Humanos, a la mayor brevedad posible. Primer Aviso

# AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Banco Davivienda S.A., la cancelación y reposición del CDT No 4518CF0307149097, fecha de expedición: 03/03/2022, Fecha de vencimiento: 15/06/2024 Tasa Fija pesos: 12.9%, Plazo: 186 días. Tipo Manejo: Individual. Valor \$ 113.000.000. Otorgante: Banco Davivienda S.A. Titular: GLADYS NUÑEZ SARMIENTO C.C. 52.024.883, Motivo: Hurto. Se reciben notificaciones en Davivienda S.A., oficina CC. Plaza Imperial, ubicada en la Calle 146 No. 106-20 local 1-58, en la ciudad de Bogotá. Cualquier transacción comercial carece de validez.

# **ENTRECARNES SAS**

En reorganización, en cumplimiento de lo establecido en el ACUERDO DE REORGANIZACION anuncia a todos los acreedores reconocidos en dicho acuerdo, que ha programado de manera virtual para el sábado 15 de junio del 2024 a las 9:00 AM el COMITÉ ANUAL DE ACREEDORES, para informar sobre el cumplimiento y la ejecución del Acuerdo. Señor Acreedor, para su asistencia deberá inscribirse enviando información del contacto autorizado (Nombre completo, numero de cédula, numero celular y correo electrónico) al correo electrónico direcciongeneral@entrecarnes.co y le estaremos enviando su enlace o link de acceso.

## LA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PENSIONADOS, EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE COLOMBIA, "COOPENSIDEMA"

informa el fallecimiento de sus asociados MARÍA BERTILDA AGUDELO DE MEZA c.c. 20.282.759, reclaman los aportes sus hijos Héctor Darío Mesa Agudelo y Flor Marina Mesa Agudelo c.c. 51.760.057. NEPOMUCENO TARAZONA VARÓN c.c. 2.896.463. Quien dejó como única beneficiaria para reclamar sus aportes a su hija Sandra Yaquelín Tarazona Ruiz c.c. 52.005.247. ANTONIO COPETE FIGUEROA c.c. 17.091.031 quien dejó de beneficiario a su hijo James Antonio Copete Ríos c.c. 80.230.318. Se les solicita para que se comuniquen a los números telefónicos (601) 573 91 68 cel. 3102692791. Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de esta publicación. El presente edicto se fija el 5 de junio de dos mil veinticuatro (2024). Rodolfo Mendoza, Representante Legal y Gerente COOPENSIDEMA.

# COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.

Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor JHOANY RENTERIA SERNA (Q.E.P.D.), quien en vida portaba la C.C. No. 1.078.178.597, falleció el día 29 de MAYO de 2024. Quien considere que ostenta el derecho a redamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a las instalaciones de la Empresa ubicada en la carrera 16 No 16-63, Zona industrial la popa, Dos quebradas-Risaralda, Gestion Humana y/o llamar al siguiente número 606-3111600 -601-9156193, corre electrónico contacto@colserlog.com

La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.

PRIMER AVISO.

## SCHRYVER DE COLOMBIA S.A.S. NIT No. 800.210.526-5

De conformidad con el Artículo 212 del C.S.T., informa que su colaboradora IVONNE ANDREA PINEDA RAYO C.C. No. 1.110.483.266, falleció en Medellín, el 07 de mayo de 2024. Las personas que crean tener derecho a reclamar sus acreencias laborales deberán notificarse por escrito en la Carrera 85D No. 46A-65 L-27 - Complejo Logístico San Cayetano Bogotá, dentro de los 30 día calendario siguientes a esta publicación con el fin de acreditar su derecho. SEGUNDO AVISO

## P.T.A. SAS.

Con domicilio en Bogotá, de conformidad con el Art. 212 del CST, HACE SABER: Que el Señor RODRIGUEZ NUSTES PEDRO ANTONIO identificado en vida con C.C. Nº79251464, falleció el 1º de junio de 2024. Quien crea tener derecho a reclamar las Prestaciones Sociales debe enviar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presente publicación al correo electrónico aspectos.legales@pta.com.co, los soportes con el fin de acreditar su derecho. PRIMER AVISO.

# OINC S.A.S.

En reorganización, en cumplimiento de lo establecido en el ACUERDO DE REORGANIZACION. anuncia a todos los acreedores reconocidos en dicho acuerdo, que ha programado de manera virtual para el sábado 15 de junio del 2024 a las 9:00 AM el COMITÉ ANUAL DE ACREEDORES, para informar sobre el cumplimiento y la ejecución del Acuerdo. Señor Acreedor, para su asistencia deberá inscribirse enviando información del contacto autorizado (Nombre completo, numero de cédula, numero celular y correo electrónico) al correo electrónico direcciongeneral@entrecarnes.co y le estaremos enviando su enlace o link de acceso.

# JAIME EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ

En reorganización, en cumplimiento de lo establecido en el ACUERDO DE REORGANIZACION. anuncia a todos los acreedores reconocidos en dicho acuerdo, que ha programado de manera virtual para el sábado 15 de junio del 2024 a las 9:00 AM el COMITÉ ANUAL DE ACREEDORES. para informar sobre el cumplimiento y la ejecución del Acuerdo. Señor Acreedor, para su asistencia deberá inscribirse enviando información del contacto autorizado (Nombre completo, numero de cédula, numero celular y correo electrónico) al correo electrónico direcciongeneral@entrecarnes.co y le estaremos enviando su enlace o link de acceso.

# Cyndy Dayana Pulido Beltrán - C.C No. 1.012.334.328

Informa que la señora Teresa del Carmen Buelvas Mercado, identificada con C.C No. 37.337.590, falleció el día 24 de mayo del año 2024. A reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales, se ha presentado la Sra. Liliana Paola Quintero Buelvas C.C. No. 1.054.680.286. Quienes se consideren con igual o mejor derecho deben comunicarse al correo cdpb07@gmail.com. Primer Aviso.

# **PRIMER AVISO**

VIGILANCIA GUAJIRA LTDA con Nit No. 892.120.119-9 informa que el día 18 de mayo de 2024 el trabajador GOMEZ REINO CRISTIAN GUILLERMO que se identificaba con la C.C. No. 1.129.499.070 falleció. A reclamar las prestaciones se podrán presentar todas aquellas personas que se consideren con igual o mejor derecho, quienes deberán demostrar tal calidad con los documentos que así lo acrediten en la siguiente dirección Carrera 6 No 69-153 Barrio Crespo en CARTAGENA.



JARDINES DEL RECUERDO GRUPO RECORDAR

Convoca a los familiares de los difuntos inhumados en lotes de arriendo, en el año 2020 y anteriores, para acercarse a la oficina para efectos de realizar la exhumación de los restos óseos; dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución 5194 de 2010 en el artículo 24 "Exhumación por iniciativa de la administración del cementerio. Si transcurridos quince días contados a partir del cumplimiento del tiempo mínimo de permanencia, los deudos no se presentan a confirmar la fecha de la exhumación del cadáver o los restos óseos, la administración del cementerio procederá a realizarla. Teniendo en cuenta la capacidad del cementerio, los restos se trasladaran al osario común o se cremarán colocando las cenizas en una urna o espacio común. En los dos casos, tanto los restos óseos como las cenizas deberán quedar debidamente identificados" para más información acercarse a nuestra Oficina Principal del Grupo Recordar ubicada en CARRERA 13 54-80; en el horario de lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 5:00 p.m o comunicarse al siguiente teléfono 7484000.



# Unchatcon of the last of the l

# Hui min Zheng, cofundadora de Mercatus 9

# El comportamiento de los productos asiáticos en Colombia

Zheng habló de Mercatus 9, su propuesta de importación de productos de origen asiático. También detalló sus estrategias de mercado en Colombia.



JORGE DANILO BRAVO REINA

jbravo@elespectador.com

# ¿Quién es?

Soy Hui min Zheng, cofundadora de Mercatus 9. Llevo alrededor de seis años en Colombia, donde inicialmente trabajé en una firma de consultoría. Aunque no estoy directamente involucrada en las operaciones diarias de Mercatus 9, soy la persona encargada de diseñar estrategias, identificar oportunidades de mercado y liderar el equipo.

# ¿Cómo surgió la idea?

El concepto de Mercados 9 surgió de mi experiencia viviendo en Colombia: noté la falta de mercados asiáticos. Decidí abordar esta brecha durante la pandemia, comenzando con ventas en línea dirigidas a clientes asiáticos. Durante ese período nos centramos en un nicho de mercado concreto y luego nos expandimos hacia los colombianos. Ahí enfrentamos el desafío de adaptar nuestros productos y educar a los clientes sobre su uso y preparación: diferencias en preferencias culinarias y tolerancia a los sabores, como el picante. Implementamos estrategias tanto en puntos físicos como en redes sociales, donde explicamos la utilidad y preparación de cada ingrediente, generando así una comunidad de seguidores entusiastas de la cultura asiática en nuestro Instagram, que experimentó un rápido crecimiento en el último año.

## ¿Durante la pandemia se enfrentaron a algún tipo de estigma por la procedencia de sus productos?

No nos enfrentamos a estigmatización alguna, pero nos encontramos con el desafío de asegurar que la documentación de 
cada uno de los productos que importaramos estuviera avalada por las autoridades 
sanitarias de China y que cumpliera con 
los rigurosos estándares de inspección en 
Colombia. Sin embargo, me sorprendió 
gratamente descubrir que los colombianos

mostraron un gran interés por probar productos innovadores, independientemente de su procedencia. Este interés se veía impulsado por una creciente influencia de la cultura kpop asiática, especialmente la coreana, en la sociedad colombiana.

# ¿Cómo entraron al mercado?

Al expandirnos nos dimos cuenta de que era importante ofrecer productos asequibles y adaptados a diferentes estratos socioeconómicos. Por ejemplo, introdujimos opciones de ramen a precios asequibles, lo que nos permitió llegar a una amplia gama de consumidores. Además, nos enfocamos en segmentar nuestros productos para diferentes públicos, ofreciendo desde opciones económicas hasta productos de alta gama dirigidos a restaurantes y hoteles.

# ¿Cuáles son los productos más populares?

Los que se destacan son los relacionados con carbohidratos, como los fideos instantáneos y los fideos de arroz. Asimismo, las salsas son muy demandadas, especialmente la de soya de bajo sodio y otros condimentos como las cinco especias. Nos sorprende ver cómo los colombianos muestran un gran interés en productos nuevos, incluso aquellos que pueden requerir alguna familiaridad o aprendizaje en su preparación. Por ejemplo, cuando introdujimos productos coreanos observamos que estos artículos se vendían prácticamente solos.

# ¿Cómo selecciona los productos que trae a Colombia?

Uno de los aspectos que considero es el nivel de familiaridad que los colombianos tienen con los sabores y las características de los productos asiáticos. También busco ofrecer una variedad de productos que no sean demasiado exóticos o extraños, centrándome en aquellos que sé que estarían dispuestos a probar. Es importante para nosotros que los productos que ofrecemos sean aptos para el paladar colombiano y que se ajusten a sus gustos y necesidades. Además de considerar las preferencias del público de este país, trabajamos con res-

taurantes y otros establecimientos gastronómicos, quienes nos retroalimentan sobre lo que necesitan para sus menús.



Se basa en varios pilares fundamentales. Uno de ellos es satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes, la comunidad y las empresas chinas que operan en Colombia. Desde el comienzo nos hemos esforzado por establecer relaciones sólidas con estas empresas, convirtiéndonos en su proveedor oficial para una variedad de productos. Nuestra dedicación nos ha permitido consolidar nuestra posición como proveedores oficiales de empresas líderes, como Huawei y Continental Gold, lo que a su vez nos ha garantizado un flujo de caja estable y clientes fiables que valoran nuestra fiabilidad y calidad de servicio. Entendemos la importancia de la confianza y la lealtad en los negocios, y trabajamos arduamente para ganarnos la confianza y la fidelidad de cada cliente.

# ¿Cómo se trabaja con el púbico?

Nuestra interacción con el público se lleva a cabo principalmente a través de la plataforma WeChat, que es una herramienta multifuncional que combina características de mensajería, redes sociales y pagos en

línea, similar a Whatsapp, pero con funcionalidades adicionales. Esta plataforma es ampliamente utilizada por la comunidad asiática, especialmente la china, como canal principal de comunicación y comercio. Por este medio podemos informar a nuestros clientes sobre nuevos productos, descuentos, promociones y cualquier otra información relevante. Publicamos anuncios y contenido promocional que llega directamente a los usuarios, lo que nos permite mantenerlos informados y comprometidos con nuestra marca.



En este tiempo hemos consolidado nuestra posición como pioneros en este sector, aunque reconocemos que el mercado es vasto y aún queda mucho por explorar. A pesar de la competencia, no lo vemos como un reto insuperable, sino como una oportunidad para seguir creciendo y expandiendo nuestra presencia. Tenemos nuestros planes de expansión, con el objetivo de llegar a tener 20 puntos de venta físicos en todo Colombia. Además del crecimiento empresarial, nos enorgullece haber contribuido a la generación de empleo en el país. Nuestros inicios fueron con dos personas, pero ya logramos expandir nuestro equipo a alrededor de



Hui min Zheng es abogada. / Mercatus 9